\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

Periodismo que el país necesita

Jueves 12 de Septiembre de 2024

Número 645

# EL PODER JUDICIAL CONTINUA PARO CON GOCE DE SUELDOS

Después de aprobada la reforma judicial por la mayoría calificada de Morena y aliados en las dos cámaras legislativas federales, el Poder Judicial Federal tendrá que regresar a sus labores y levantar el paro ilegal que decretó de manera unilateral durante tres semanas

Por Redacción / El Independiente / Análisis: La Corte en el abismo. ► 12 y 13

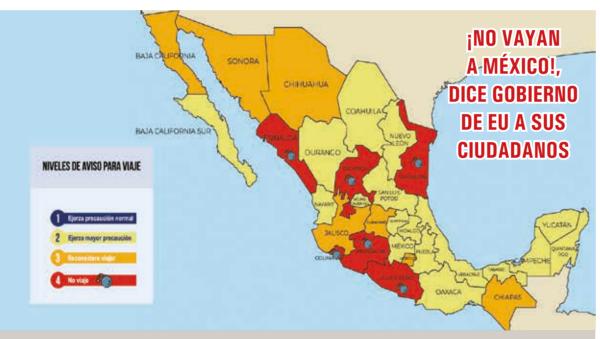

Reforma al PJ no para violencia sugiere Estados Unidos, al emitir alertas de viaje al 94% del territorio de México (30 de 32 entidades), Campeche y Yucatán se salvan de la restricción. (Mapa: El Independiente) ► 16



**INDICADOR POLÍTICO** Día-21: golpismo de Piña; Yunes, Criatura del PRI-PAN

Por Carlos Ramírez ► 3



**AGENDA CONFIDENCIAL** El que no transa no avanza

Por Luis Soto ► 5



**AGENDA DE PODER** La Reforma Judicial y el Gran Perdedor

Por Humberto Blizzard ► 5

#### **NACIONAL**

Con reforma no vino el Apocalipsis: aprobación y debates de EU apreciaron al peso mexicano; BMV subió

#### **GEOPOLÍTICA**

Kissinger, el Maquiavelo del siglo XX, artífice del Golpe de estado en Chile

▶ 20

#### **POLÍTICA PARA GUAPOS**

La Mañanera de Beatriz

Por Alberto Tavira ► 24

#### **OPINIÓN**

Hybris

Por Javier Sicilia / Proceso

AMLO Y CLAUDIA SHEINBAUM FELICITAN A SENADORES DE MORENA Y ALIADOS <u>POR APROBAR REFORMA JUDICIAL</u>

**VIOLENCIA: EL MAYOR LEGADO DE LOS GOBERNADORES SALIENTES** 

▶ 17





ZEDILLO CERRÓ LA SCJN EN SU MANDATO, Y AHORA SE DESGARRA LAS VESTIDURAS POR APROBACIÓN DE **REFORMA AL PODER JUDICIAL** 

BEATRIZ GUTIÉRREZ ROMPE EL SILENCIO: "PUEDE HABER PRESIDENTE HOMOSEXUAL"



**SE REANUDAN ENFRENTAMIENTOS ARMADOS** EN CULIACAN, SINALOA





**CASA BLANCA 2024** 

KAMALA HARRIS NOQUEA A SU CONTRINCANTE: "NO SOY JOE BIDEN. NI TAMPOCO DONALD TRUMP"

Por Martha Aguilar ► 22

Escribe: Armando Reyes, Xochitl Patricia Campos, Alejandro Lelo De Larrea, José Luis Sánchez y Julián Andrade

# EMPELOTAD85

JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX

REGISTRATE Y RECIBE

WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



Foto del día

# Dicen por ahí...





» **DESGASTE.** De tanto manosearlos, la oposición ya le quitó seriedad a conceptos políticos que tienen un enorme peso real y que ahora cualquiera los usa de manera irresponsable: Golpe de Estado, dictadura, autocracia, son algunas de las palabras más usadas para ocultar derrotas propias.

» PRIMERA PIEDRA. Tienen razón todos los que critican el salto *chapulinesco* de los dos **Miguel Ángel Yunes**, padre e hijo, porque siendo del PAN votaron por una iniciativa de Morena. Pero en política no hay sorpresas sino sorprendidos: el que esté libre de culpa y no tenga en su currículum un salto *chapulinesco*, que tire la primera piedra. Hay decenas, y si apuran, hasta miles de **Yunes** en la política mexicana y en todos los partidos.

» INTELECTUALES DEPRIMIDOS. Al recibir el Premio Cervantes en 2015, el escritor Fernando del Paso pronunció un discurso que reflejó su depresión personal sobre la realidad en aquel entonces de México: los problemas rebasaban hasta a los intelectuales. Después de la aprobación de la reforma judicial, los intelectuales que apoyaron a la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz y llamaron a votar contra esa iniciativa, están que se dan topes en la pared porque se están percatando de que nadie les hace caso.

» PERDIDO. Si alguien ve por ahí en la calle al activista ultraderechista Claudio Décimo González, haga el favor de decirle que lo andan buscando en todos los grupos conservadores para qué señale el camino a seguir, una vez que fracasó por segunda vez en la oposición primero a la candidata lopezobradorista y luego a la reforma judicial.

» CÁLMATE, MOLÉCULA. En política, dicen los periodistas con experiencia, la vida comienza el día siguiente.

**»VAR POLITICO.** La Suprema Corte está arriesgando su papel fundamental como VAR constitucional por esos juegos maquiavélicos o vulgar grilla de la ministra presidenta del Tribunal Constitucional.

» Digo...,es pregunta: ¿Será cierto que la ministra presidenta de la corte, Norma Piña Hernández, estaría sondeando la posibilidad de presentar su renuncia ante el fracaso de su estrategia contra la reforma judicial?



En nuestra relación no andamos fingiendo



Beatriz Gutiérrez Müller, al hablar de AMLO.

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS

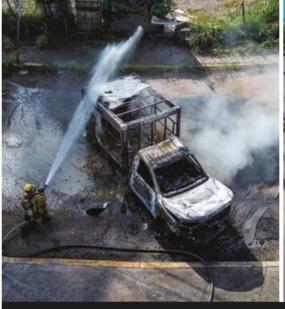



CULIACÁN, SINALOA, SIGUE BAJO FUEGO. Durante la mañana de ayer miércoles, dos vehículos fueron despojados y posteriormente incendiados en la zona conocida como Costerita y la Prolongación Álvaro Obregón, en Culiacán. Ambos vehículos fueron colocados para obstruir el paso, junto con otro de la empresa refresquera Coca-Cola. (Foto: Cuartoscuro)

# Teoría de la Conspiración

uego de que se realizara la votación en una sede alterna por la irrupción de manifestantes en el Senado, quedó aprobada la reforma al Poder Judicial, sin embargo, jueces, magistrados y trabajadores siguen en paro conspirando contra ellos mismos, contra la justicia y el Poder Judicial que dicen defender, y desde luego, contra toda la ciudadanía.

Ante ello, la presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló que, si se van a mantener en paro, que ya no cobren sus salarios. Y agregó que es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando 400 mil pesos o 150 mil pesos al mes.

Asimismo, argumentó que es recurso público. "El Poder Judicial recibe recursos públicos. Eso quiere decir, que es del pueblo de México. Entonces, es muy fácil no trabajar, pues que tampoco cobren, ¿no?", cuestionó.

En breve entrevista en la casa de transición, la mandataria electa refirió que las manifestaciones forman parte de una democracia, sin embargo, criticó que los juzgadores del país sigan cobrando mientras no están en labores.

A las 3:56 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre de 2024, los senadores aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, luego de una sesión maratónica de 16 horas e inédita por la irrupción de manifestantes en el Senado.

La Constitución indica que debe ser aprobada por la mitad, más uno, de los congresos estatales, esto significa que 17 entidades federativas tendrían que dar su visto bueno a esta reforma.

Una vez obtenida esta cifra, regresaría al Ejecutivo para su promulgación, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el comienzo de su vigencia.

Una vez que eso ocurra se deberá trabajar en las leyes secundarias para instrumentar esta reforma constitucional histórica en materia de Poder Judicial. Hasta la tarde de este miércoles, 5 estados ya avalan la reforma judicial.

Los congresos de Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo aprobaron este miércoles la reforma constitucional al Poder Judicial, con lo que faltaría el aval de 12 entidades más para que se concrete.

Comparta su opinión en: **buzon@elindependiente.mx** 

# INDEPENDIENTE

# Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
(anakarina.sanchez@elindependiente.mx)

WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:

Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022

CERTIFICADO POR

www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

## **OPINIÓN**

# Y EN ESO VOLVIÓ EL **NACIONALISMO REVOLUCIONARIO**

La reforma a la Suprema Corte

de Justicia de la Nación no

termina la lista de "ajustes"

que el lopezobradorismo

pretende; aunque, si se

observan las anotaciones

que Manuel Camacho Solís

formuló para el acceso al

poder de los tecnócratas, se

puede entender lo que la 4T

ha tratado de desaparecer

a canción de Carlos Puebla puede ser el guion de fondo para desentrañar las veinte reformas que AMLO deja como herencia a Claudia Sheinbaum.

Ni duda cabe que AMLO, aun al final, retoma el camino andado del salinismo y lo recorre de reversa. La ruta seguida por los neoliberales incluso llegó a plantear la desaparición de la Familia Revolucionaria, el cronotopo de la Revolución Mexicana como narrativa de la historia nacional.

Macario Schettino, quizá en una actitud historiográfica válida, aunque excesiva, llegó a plantear que la revolución mexicana no existió.

El negacionismo de Schettino plantea el extremismo neoliberal y las razones que han llevado a la Cuarta Transformación para medidas en la misma proporción reactiva.

El lopezobradorismo, quizá en la forma de diatriba y polémica lopezportillista, genera una serie de acciones que lastiman a los feudos neoliberales y los agreden para siempre.

Del mismo modo que LEA y JLP, AMLO fortalece la presidencia imperial para ganar algo de soberanía y respeto frente a Estados Unidos y el sector oligárquico; aunque esto sea breve.

¿Podrán volver al formato de 1917 los artículos 27, 130, 123 y 3; así como otras tantas reformas neoliberales? AMLO recupera legitimidad en los sectores tradicionales y las bases populares que legitiman al proyecto del nacionalismo revolucionario.

Para algunos analis-

tas, las medidas también devuelven institucionalidad y autoridad a la Presidencia de la República. La reforma judicial tiene que ser porque solo así se recupera un poco la configuración estatal que brindaba autonomía al gobierno y Estado. Falta más para vestir al Príncipe mexicano como indica Rhina Roux, pero el avance es significativo. Todavía el Estado mexicano es presa del feuderalismo, aunque los poderes fácticos tomarán lección de la capacidad de fuerza que está tomando el Estado.

El neoliberalismo avanzó porque impuso su visión jurídica sobre los bienes, mercado, capitales y recursos humanos del país.

El nacionalismo revolucionario debe reestructurar el campo jurídico para construir su nueva trayectoria. La reacción de los grupos opositores a la reforma de la SCJN permite entrever que la 4T ha conducido un camino de reversa en cuanto al salinismo y el zedillismo. Tomados en conjunto, ambos sexenios cambiaron el diseño de la estructura que tiene el régimen de la revolución mexicana.

El Poder Judicial aceptó la reconfiguración de la estructura jurídica que conformaba la alta política mexicana. El cambio de los artículos 3, 123, 27 y 130 no solo pretendía un nuevo estado, como decía Luis Medina Peña; formalizaba un régimen político sin la revolución mexicana como lo plantea Macario Schettino.

La reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no termina la lista de "ajustes" que el lopezobradorismo pretende; aunque, si se

Por Xochitl Patricia Campos López observan las anotaciones que Manuel Camacho Solís formuló para el acceso al poder de los tecnócratas, se puede entender lo que la 4T ha tratado de desaparecer. El artillero Manuel Camacho Solís puso la mira en los feudos que los dinosaurios políticos y soldados del régimen priista habían cultivado durante varias décadas.

Aliarse con algunos feudos y debilitar a otros para darle al Estado y al Grupo Compacto un proyecto social reformador. La Iglesia católica, los financieros, empresarios y medios de comunicación; así como los Estados Unidos, fueron los elementos aliados del salinismo-zedillismo.

En cambio, los cardenistas, policías políticos, el corporativismo, los atlacomulcos, tarde o temprano fueron acosados y perseguidos.

La crisis de 1994 llevó a un equilibrio entre los nacionalistas autoritarios y los tecnócratas.

La presión ejercida sobre Zedillo Ponce llevó a que el eje cordobista; los Chicago Boys mexicanos encargados del shock neoliberal (Rivera, Ramírez, Schmidt, 2023), pactaran con

la ultraderecha religiosa y económica.

Sin embargo, el Estado Mexicano permaneció preso del feuderalismo y los liberales demócratas iniciaron el largo camino de las reformas pactadas para alcanzar -algún día- la anhelada consolidación democrática. El fracaso de la vía tecnócrata: democracia vía elecciones competitivas quedó significado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El grupo Atlacomulco terminó por generar el fracaso de la consolidación democrática, el Estado fue reducido a su mínima expresión o

una caricatura de sí mismo.

MORENA recupera los vínculos del cardenismo, los policías del sistema, el corporativismo y algunos nuevos feudos. La Familia Revolucionaria está de regreso y para tomar el control del Estado requiere el andamiaje constitucional anterior a Carlos Salinas de Gortari.

Con todo, el Estado Mexicano continúa como lo describió Manuel Camacho Solís. Los feudos y los nudos plantean situaciones extremas que alteran la sinergia de los grupos y la sociedad. Representación, legitimidad y crecimiento económico son los principales nudos del sistema; aunque la democracia y la gobernabilidad pueden agregarse.

Más allá del retorno del grupo neoliberal, los escenarios de la argentinización y la revolución socialista-narcotraficante, también deben concentrarse como viables.

El nacionalismo autoritario es una estructura que antecede al nacionalismo populista y la Familia Revolucionaria retorna para conducir el país. Norteamérica debería comprender que un Estado fuerte en México es más útil que un Estado castrado como hizo el neoliberalismo y que llevó a los límites de la ingobernabilidad y Estado fallido.

La hegemonía de la Revolución mexicana vuelve y, además de su existencia, muestra su papel cohesionador y significativo del poder

Pero, sobre todo, ojalá que la música regrese también a tumbar y cortar la caña.

# INDICADOR POLÍTICO



DÍA-21: GOLPISMO DE PIÑA; YUNES, CRIATURA DEL PRI-PAN

comportamiento opositor en la sesión del Senado del domingo y del martes fue la tumba y el fin histórico del PRI y del PAN. Cualquier enfoque prospectivo

puede concluir que, así como están **no** llegarán al 2027 y menos al 2030.

La ingenuidad opositora en modo de torpeza supuso que la invasión de una turbamulta en el salón de plenos iba a atemorizar a los morenistas en modo López Obrador, que inventó las tomas de tribuna, de pozos y de calles.

El argumento político-ideológico-histórico de la oposición se redujo agitar el petate del muerto porque qué pena con los inversionistas extranjeros, con el The Wall Street Journal, con el señor procónsul-embajador estadounidense, con la bolsa de Nueva York que se tambalea --dicen-- con el Tratado mexicano, pero el mundo ajeno a la dinámica de corto plazo en México: los salarios de los señores ministros de la Corte que llevan dos semanas cobrando sin trabajar y los estudiantes de derecho más preo-

cupados porque no van a tener empleo que por entender la lógica jurídica.

Fracasados todos los grandes nombres de la coalición opositora de centro derecha a la ultraderecha comandados por el ya conocido Claudio Décimo González, comenzó a sacar la cabeza el perredista destripado Guadalupe Acosta Naranjo, hoy con el traje de luces de la sociedad civil y de un frente cívico con otros mi-

litantes también destripados de sus partidos, anunciando desde ahora que impedirán la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su casi 60% de base electoral, contra el 2.5% de Acosta Naranjo y su PRD salinizado.

De pena ajena la argumentación de la oposición desgañitándose con el argumento del día histórico, la decisión histórica, el libro de la historia, cuando priistas, panistas y perredistas errantes han sido peores a Morena y a los que supuestamente traicionaron a sus partidos, y a las **pruebas** hay que remitirse desde 1968.

La historia los absorberá

La oposición **cayó** en todas las trampas que les pusieron López Obrador y Morena, trampas de la ingenuidad y la torpeza. La más significativa: morenistas lanzaron la maniobra de distracción de las matemáticas, de que la fracción .5 sube a 1 o baja a 0 y ahí tienen ustedes a todo el priismo y el panismo y a los señores exconsejeros electorales que se suponen que sabían



Foto: Cuartoscuro

El comportamiento opositor

en la sesión del Senado del

domingo v del martes fue la

tumba y el fin histórico del

PRI y del PAN. La ingenuidad

opositora en modo de

torpeza supuso que la

invasión de una turbamulta

en el salón de plenos iba a

atemorizar a los morenistas

en modo López Obrador, que

inventó las tomas de tribuna,

de pozos y de calles

de esos menesteres --Córdova, Murayama y Jacobo-- diciendo que habían agarrado a Morena en su punto débil, mientras los operadores efectivos del lopezobradorismo sellaban el **pacto** con el Diablo para conseguir dos votos que le dieron la mayoría calificada real, mientras la oposición se enredaba en la discu-

sión del .5%.

Los Yunes no fueron más que la prueba contundente de la fotografía de que la oposición primero lopezobradorista luego emeceprianista desdibujaron la lucha democrática de valores para reducirse a un **maquiavelismo** de escuela de ciencias políticas de universidad pública de segundo nivel. Los Yunes nacieron en el PRI, se pasaron al PAN, se convirtieron en el puño **golpeador** de la

peor Elba Esther Gordillo, hicieron acto de fe calderonista, conquistaron otra vez con el PRI, tomaron el **control** del PAN en Veracruz y fueron el voto **86** de la mayoría calificada de Morena y aliados en el Senado.

Y queda al final la **arenga** de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la nación y todopoderosa jefa del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña Hernández, ya en modo real de **buscar** un golpe de Estado de a deveras y no como retórica sino como lucha política fascista cuando escribió ayer en su red X una frase que hizo **retemblar** en su centro la tierra y al sistema político, dirigida a los jóvenes estudiantes en modo de facistoles camisas negras **squadristi** ultraderechistas del "rompan todo" del golpismo argentino: "un soldado en cada hijo te dio".

Política para dummies: la política es la sombra de la derrota.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



#### **TERCERO INTERESADO**



# **EL PRÍNCIPE Y MORENA...**

"Si has de herir a un

hombre debe hacerse tan

gravemente que no puedas

temer su venganza", escribió

Nicolás Maquiavelo en "El

Príncipe". Lo ocurrido esta

semana en el Congreso de

la Unión es la representación

fiel de esta frase del filósofo

orena hizo hasta lo imposible -legal o no- por mostrar quién ostenta el poder.

Así lo dejó en claro la ignominiosa aprobación de la Reforma

Judicial ocurrida en el transcurso del martes y la madrugada del miércoles en el Senado.

En esa jornada, se desdibujó la incipiente oposición que, en algún momento, pudo causar mella a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

#### ABRO HILO...

"Si has de herir a un hombre debe hacerse tan gravemente que no puedas temer su ven-

ganza", escribió Nicolás Maquiavelo en "El Príncipe". Lo ocurrido esta semana en el Congreso de la Unión es la representación fiel de esta frase del filósofo italiano. Bajo esta premisa Morena acabó de un solo golpe (o varios ) con la oposición que calentaba motores para articularse y formar un nuevo bloque de contención en la naciente Legislatura y en el sexenio que en menos de 20 días comenzará.

Con la derrota de la oposición y el "chapulineo" de varios de sus legisladores, los

adversarios del actual régimen pasarán de ser protagonistas a sólo testigos de la historia de los próximos seis años del país.

Agazapados y confundidos, aún bajo las órdenes de pseudo líderes como Marko Cortés (PAN) y Alejandro Moreno (PRI), los dos principales partidos contrarios al oficialismo han sido diezmados, minimizados y hasta ridiculizados; la próxima administración tendrá el camino allanado para hacer y deshacer en pos "de la transformación" con el respaldo de 36 millones de votos

El enorme poder de Morena se acrecienta con las corruptas y nepotistas dirigencias de los partidos opositores que colocaron a sus cercanos y amigos en cargos que a la postre ni siquiera pudieron controlar, como el caso de los Yunes. Morena también mostró su peor faceta.

Ese rostro que, tal vez, está arraigado en el gen priista de la mayoría de sus integrantes.

El Morena que vimos esta semana fue un partido sin escrúpulos.

En medio del debate para la aprobación de la Reforma Judicial no les importó comprar voluntades, amenazar a la oposición, mentir en Tribuna y hasta descalificar a las protestas sociales.

El camino está labrado.

Morena, de la mano de López Obrador, demostraron esta semana que están dispuestos a todo para erigirse como la máxima y única fuerza que puede mandar, ordenar, construir y hasta destruir.

Mientras tanto la próxima Presidenta se mantiene en un silencio que raya en la complicidad, permite que Obrador y quienes hoy ya ostentan un cargo público o de elección popular hagan y deshagan a placer, minando así el inicio de la próxima administración.

Y la pregunta es: ¿Qué Morena nos gobernará a partir del primero de octubre? El que

prometió proteger y cuidar a México o el que vimos esta semana que, bajo el pretexto de "obedecer el mandato del pueblo" se han convertido en el Príncipe de Maquiavelo, dispuesto a liquidar de tajo a quien se ponga en frente o se atreva a contradecirlos...

CIERRO HILO...

#### **#POLITIK-TOK:**

\*\* La próxima semana, el Pleno de la SCJN retomará sus actividades tras el paro en apoyo a las y los trabajadores del PJF.

En los corrillos

de Pino Suárez 2 trasciende la posible renuncia de la ministra presidenta Norma Piña, pero fuentes dentro de su ponencia nos dicen que ella se mantendrá hasta que su mandato Constitucional lo indique; así que, cómo la canción del Venado: "son rumores, son rumores..."

\*\* Félix Salgado fue un operador discreto y eficaz en el Senado para aprobar la reforma judicial.

En su intervención, el guerrerense puso en su lugar al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a quien calificó de frívolo al hacer referencia a su cabello porque señaló que conoció "a un peloncito que quiso ser presidente de México y ahora llega con pelo".

En su estilo directo, Salgado expuso que la oposición es una minoría que da vergüenza y la gente les dio la espalda; pero sobre todo, porque confunden Polanco con la nación.

Y tiene razón al señalar que viven completamente alejados de la gente.

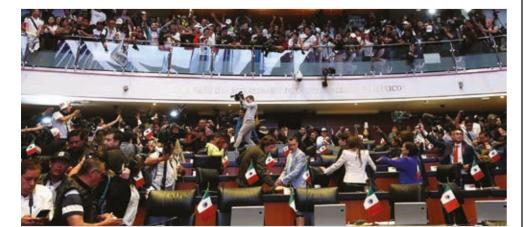

Foto: EFE

### **OPINIÓN**



POR ONEL ORTÍZ FRAGOSO @ONELORTIZ AUDIO: HTTPS:// YOUTU.BE/ CQALGTORNEO

### LA APROBACIÓN EN EL SENADO DE LA REFORMA JUDICIAL

ntre tragicomedia y lecciones de política, así fue la aprobación de la reforma del Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Senadores.

En la madrugada del miércoles 11 de septiembre, fecha con ecos de golpe de Estado y ataques terroristas, 86 senadoras y senadores votaron a favor de la reforma al Poder Judicial y 41 en contra.

¡Mayoría calificada, la reforma va! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Se cumplió con el mandato popular y, de paso, fue el regalo de despedida al presidente.

Cada voto cuenta, pero lo que definió el resultado, que ahora todos conocemos y comentamos, fue el voto a favor del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez y la ausencia, forzada o no, del senador de Movimiento Ciudadano Daniel Barreda.

Una tragicomedia en tres actos.

Los preliminares fueron las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña y Citlalli

El segundo acto fue la

irrupción violenta de un

grupo de manifestantes en

las instalaciones del Senado

e incluso en el propio

salón de plenos. No tengo

pruebas, pero tampoco

dudas de que esta irrupción

está relacionada con la

resolución del INE de echar

atrás las reformas al estatuto

del PRI, que harían naufragar

la reelección de Alejandro

Moreno al frente de ese

partido

Hernández: el primero jugando con la idea de que 85 eran dos tercios de 128, y la segunda informando campechanamente que ya su grupo parlamentario contaba con el voto de Miguel Ángel Yunes para aprobar la reforma.

¿Qué necesidad había de mover el avispero antes de cosechar la miel?

El día inició con el mensaje en redes sociales de Jorge Álvarez Máynez diciendo que el senador Daniel Barreda, su padre y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en Campeche habían sido deteni-

dos, lo que derivó en una serie de dimes y diretes muy sabroso y cómico entre los senadores Clemente Castañeda, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández sobre el paradero y estado del senador Barreda.

Al final se supo, en palabras del propio senador, que viajó de la Ciudad de México a Campeche para acompañar a su padre en una diligencia durante todo el día.

¿Qué pasó ahí? Algún día lo sabremos.

El primer acto de esta tragicomedia ocurrió cuando el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia.

De inmediato, su escaño fue ocupado por el experimentado y mañoso político, exgobernador de Veracruz, y hasta ese momento enemigo de la Cuarta Transformación, Miguel Ángel Yunes Linares, quien, con claro amor filial, defendió a su vástago de los ataques plebeyos de sus compañeros de grupo parlamentario y de su partido.

En ese momento, en el pleno del Senado, retumbaron los gritos de "¡Traidor! ¡Traidor!" y los aplausos de los morenistas. Pocos se percataron de que la licencia de Yunes Már-

quez y la cara dura de su padre al defenderlo enardecieron los ánimos de los manifestantes afuera del Senado.

¿De verdad era necesario que Yunes debatiera públicamente con Marko Cortés? ¿Había necesidad de presumir al mercenario?

El segundo acto fue la irrupción violenta de un grupo de manifestantes en las instalaciones del Senado e incluso en el propio salón de plenos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta irrupción está relacionada con la resolución del INE de echar atrás las reformas al estatuto del PRI, que harían naufragar la reelección de Alejandro Moreno al frente de ese partido.

Por supuesto, en esta acción participaron muchos opositores enardecidos a la reforma que se encontraban en el plantón, además de grupos de estudiantes, pero la táctica estuvo bien planeada como para concluir que fue un acto totalmente espontaneo.

Lo que falló rotundamente fue el protocolo de seguridad del resguardo parlamentario.

El personal de resguardo, como todo policía mexicano, es servil con el poder y déspota con el pueblo.

Los responsables de acceso al pleno son

muy buenos haciéndole la barba a los senadores, evitando que los periodistas se acerquen o que algún asesor se cuele a Pasos Perdidos o al Pleno, pero muy malos, como quedó demostrado, para resguardar la sede del Senado, particularmente el salón de sesiones.

Afortunadamente, no hubo hechos que lamentar más allá de algunos daños materiales y algunos golpes derivados de esta incursión violenta.

El tercer acto se desarrolló en la casona de Xicohténcatl, donde, resguardados por cientos de granaderos –que dicen que no son gra-

naderos— y ante las protestas de trabajadores del Poder Judicial y jueces que se trasladaron del Paseo de la Reforma a la calle de Donceles a toda velocidad, 86 de 127 senadoras y senadores presentes aprobaron la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador entre gritos cruzados y miradas que mataban.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, pasó la prueba del ácido y supo por experiencia propia que no es lo mismo ser borracho que cantinero.

Las lecciones de política de Maquiavelo son contundentes: la primera, que la política es amoral; la segunda, que lo importante es el fin, no los medios; la tercera, que a los mercenarios y traidores hay que utilizarlos para victorias propias, pero sustituirlos rápidamente si no se quiere ser también traicionado.

Además, el príncipe debe ser temido, pero no odiado.

Hay que saber perder, pero también hay que saber ganar.

Mucho poder implica mucxha responsabilidad. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

#### AGENDA CONFIDENCIAL



# EL QUE NO TRANSA NO AVANZA

os políticos de la vieja guardia priista (y también de la nueva cuando el tricolor regresó en 2012 por lo que se

El presidente Andrés Manuel

López Obrador aseguró

que no se negoció nada

con los senadores panistas

Miguel Ángel Yunes Linares

y su hijo, Yunes Márquez,

para conseguir el voto que

faltaba. Más aún, reconoció,

otra vez: "Tengo diferencias

con Yunes, son públicas,

notorias, como tengo

diferencias con muchos otros

le olvidó) repetían después de cualquier negociación, ya fuera con los poderosos sindicatos o con los legisladores de oposición, la siguiente frase: "En política, lo que se compra con dinero es barato".

Lo que bien se aprende nunca se olvida, apuntan los observadores, y los "primos hermanos" del PRI, que pululan en MORENA, aprendieron bien la lección,

apuntan los observadores, después de presenciar el bochornoso espectáculo del martes en el Senado de la República durante la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

Si no se establece la base de los acuerdos con argumentos de pesos y centavos, ¿alguien creyó en la posibilidad de negociaciones impecables, impolutas e inmaculadas entre represen-

tantes del gobierno federal y los opositores a partir de asépticos argumentos técnicos, sociales y políticos en torno a la susodicha reforma? ¿Alguien cree que en la negociación que desde hace varios días llevaron a cabo los de MORENA con los partidos de oposición para conseguir los votos que les faltaban para aprobar la cuestionada reforma estuvo ausente el "poderoso caballero don dinero"? Preguntan aquéllos.

Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se negoció nada con los senadores panistas Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Yunes Márquez, para conseguir el voto que faltaba. Más aún, reconoció, otra vez: "Tengo diferencias con Yunes, son públicas, notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Nada se negoció, nada absolutamente", subrayó.

Posteriormente, AMLO trató de calmar a esas mentes cochambrosas que piensan que además de billete hubo otras cositas de por medio para conseguir el tan anhelado voto de la oposición.

"¿Saben por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros: creen que somos iguales a

ellos.

Les podría decir que no hablé con el señor Yunes, ni con su hijo", aseguró, y sugirió que "los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscaran otra interpretación que no fuese tan simplista de la toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa, por qué no se interpreta de

Pero después, el primer mandatario reconoció no saber qué ofreció Adán Augusto López (a los Yunes), quien fue el encargado de conseguir los votos para aprobar la Reforma.

otra forma".

"No creo que haya transado, para decirlo con claridad, eso no lo hace ningún integrante de Morena".

¿O sea que en el partido guinda no aplica la máxima del "que no transa no avanza", tantas veces aludida por el presidente de la República, para referirse a las concertaciones del PRI, el PAN el PRD y otros partidos políticos? ¿Será que sus negociaciones políticas siempre han sido impecables, impolutas e inmaculadas? ¡Difiiiicil de creer!



**Foto: Cuartoscuro** 

### AGENDA DE PODER



LA REFORMA JUDICIAL Y EL GRAN PERDEDOR

omo la lógica más elemental parecía indicar, la reforma judicial fue aprobada el día de ayer en el Senado,

en lo que parecía ser la única aduana, la última frontera antes de su eventual promulgación. El resto del proceso legislativo, la aprobación en 17 congresos locales, pinta para ser meramente un trámite por finiquitarse en cuestión de horas.

Salvo alguna gran e inesperada sorpresa, probablemente desde la SCJN, la reforma judicial es un hecho.

Sigo pensando, a pesar de todo, que esta modificación legal no beneficia a Claudia Sheinbaum y su próximo gobierno pues la amarra de manos en muchos sentidos.

Dando por buena esta idea, la ocurrido ayer en el Senado significaría una de dos cosas: Sheinbaum operó -junto con el presidente- para cooptar el famoso voto 86 que requería Morena y sus aliados, plegándose a los deseos de López Obrador; o bien, no lo hizo o incluso pudo tratar de frenar el movimiento de alguna manera, sin que hubiese forma al final de detener la aplanadora del obradorismo.

En cualquier caso, Sheinbaum y los legisladores -por voluntad, necesidad u obligación- cumplieron con la encomienda presidencial de sacar adelante la reforma con la que el mandatario tabasqueño parece coronar su sexenio.

Pero hablemos un poco de lo que ocurrió en el otro bando, en la oposición.

Sabíamos que, muy apretados, con lo mínimo necesario -tras la claudicación de dos de sus senadores-, los partidos contrarios al obradorato tenían los votos necesarios para frenar esta reforma.

Incluso vimos cómo, a solo días de sesionar en el Senado, los 43 legisladores se comprometieron a votar en contra de ella, compromiso de viva voz de cada una y uno de ellos.

Aquí dijimos que, dicho compromiso, no significaba que algún senador no pudiera "echarse para atrás" en el momento decisivo. La posibilidad siempre fue real, muy real.

Lo que sí resultaba claro es que, si alguno de estos 43 decidía traicionar la causa por la cual habían sido electos, ahora, tendría un costo mucho mayor para ellos, en comparación con quienes lo hicieron días atrás, por ejemplo, el caso de los dos perredistas que se "bajaron del barco" desde antes de tomar protesta.

Pero a pesar de lo "caro" que resultaría este "cambio de opinión", hubo dos senadores que optaron por este camino: Daniel Barreda de MC, y Miguel Angel Yunes Márquez del PAN.

El primero, porque su padre fue arrestado "coincidentemente" justo el día de la elección en el Senado.

El segundo, porque dijo votar "bajo su propia conciencia y sin caer en presiones ni chantajes". Mientras que el emecista se ha logrado salvar un poco del escarnio público al ser considerado -por algunos- como una "víctima" del sistema, el segundo no ha logrado eludir el mote de "traidor" que varios sectores de la opinión pública le han endilgado.

Lo cierto es que los dos podrían ser víctimas o traidores, según haya sido el caso.

Víctimas, porque hay versiones de que habrían sido presionados, chantajeados

o intimidados con temas judiciales en sus contras. Un castigo.

Traidores porque, según otras versiones, habrían vendido su voto legislativo a cambio de dádivas como alcaldías, gubernaturas o, de plano, dinero. Un premio.

Pero más allá de esto, y todavía más allá del debate que se ha esgrimido en la arena política donde el oficialismo parece tener una visión muy optimista sobre los beneficios de la reforma y, la oposición, por el contrario, catastrofista, lo cierto es que la derrota legislativa del PAN, PRI y MC (PRD, completamente extinto) significa un golpe igual o más duro que el que sufrieron en las elecciones del 2 de junio.

Y es que, ese golpe, va más allá de haber sido derrotados en su intentona por detener el llamado "Plan C".

Tampoco trata de las posiciones políticas perdidas en la jornada electoral pasada.

No. Lo de ayer va todavía mucho, mucho más allá: la oposición perdió su rol de oposición. Recordemos que, ante la reciente polarización política en la sociedad, entre quienes apoyan el régimen obradorista y quienes se oponen a él, quedaron conformados dos bandos muy claramente definidos: Morena, PT y el Verde en el lado oficialista; PAN, PRI, PRD y MC en el de la oposición.

En esa lógica, donde el electorado tenía, básicamente, solo dos opciones (aun cuando MC, en su momento, intentó desmarcarse de esta dicotomía y presentarse como una tercera vía), el voto de quienes no comulgan con López Obrador y su ideología, recayó en alguno de los 4 mencionados partidos.

Quien sufragó por ellos lo hizo buscando, entre otras cosas, la contención de las reformas oficialistas.

Un voto por estas organizaciones políticas era, pues, un voto en contra del Plan C. Un voto contra la reforma judicial.

Pero ante lo ocurrido en el Senado donde dos legisladores del PRD se cambiaron a Morena desde antes del inicio de la legislatura, uno de MC no llegó por estar con su padre detenido -aun cuando él, directamente, no lo estaba-, y otro más del PAN decidió cambiar su voto al cuarto para la hora por "seguir sus principios", la gran pregunta que queda entonces es: para ese sector de la sociedad, 4 de cada 10 mexicanos que decidieron votar por un contrapeso en el Congreso, ahora, ¿qué opciones tendrán en la próxima elección?, ¿votar por un partido cuyos políticos pueden sufrir "cargos de conciencia" y olvidar las promesas bajo las cuales fueron electos?, ¿votar por otro donde, sus integrantes antepondrán sus temas personales o familiares, al compromiso realizado con su electorado?, ¿o de plano votar por quienes, desde antes de ejercer sus cargos, cambian completamente su discurso de campaña?

Los partidos opositores están actualmente en crisis. Una terrible crisis.

Pero más aún lo está el electorado opositor, ese que no comulga con las ideas de López Obrador pero que, ahora, tampoco podrá comulgar ni confiar en estos partidos, en los llamados "opositores".

Ese electorado, esa parte de la sociedad, es quien realmente perdió ayer, mucho más que una votación, mucho más que una reforma. Perdieron la fe, la esperanza y sus opciones políticas. Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el Poder. Agendado.

# <u>OPI</u>NIÓN

# **HYBRIS**

Por Javier Sicilia/ Proceso

El que las mayorías opinaran,

por ejemplo, que la tierra

es plana e impusieran la

creencia como sabiduría

del pueblo, no invalidaría la

verdad sostenida por un solo

individuo

os griegos, que eran más sabios que nosotros, acuñaron una palabra necesaria, hybris, cuya intraducibilidad contiene los conceptos de "desmesura", "soberbia", "desprecio". Quien sucumbe a ella destroza y atrae sobre sí males inimaginables. Todo el género de la tragedia gira en torno a ese gozne.

Lo resume Heráclito en un aforismo que he citado muchas veces: "El sol [habría que decir mejor el hombre] no sobrepasará sus límites, si no, las Erinias que guardan la justicia sabrán castigarlo".

Es difícil para los seres humanos de hoy entender la hybris. A diferencia de los griegos para quienes la desmesura era una excepción que servía de ejemplo, nosotros habitamos en ella.

Somos como el pez de la parábola que al pedirle que hablara del agua respondió: "¿Agua?, ¿qué es el agua?".

La hybris envuelve nuestra cotidianidad y nos impide verla, al grado de que no logramos asociar sus consecuencias con ella.

La estructura tecnológica en la que habitamos y que es un sobrepasamiento desmesurado de nuestros límites humanos, se nos devuelve en calentamiento global, sequías y ciclones, migraciones y luchas territoriales.

El tema es enorme. Günther Anders, Leopold Khor e Iván Illich dedicaron miles de páginas a desentrañarlo.

Baste, sin embargo, para este artículo decir que la hybris está asociada con el poder que, al desapropiarnos de los límites de nuestra condición humana, nos crea la ilusión de ser como dioses, capaces de tras-

tocar todo ya sea por deseos puramente egoístas o por razones humanistas y nobles.

Quien mejor lo muestra es la posición que López Obrador y la 4T han asumido en relación con el uso de la democracia desde que llegaron al poder.

La hybris los ha hecho creer que esa palabra, cuyo significado es "el gobierno del pueblo", se transformó en el gobierno de las mayorías.

Pueblo y mayorías no sólo se volvieron sinónimos para la 4T, se encarnaron también en el poder de un soberano que recuerda la imagen que Abraham Bosse ideó para ilustrar al Estado moderno concebido por Hobbes: un rey, cuyo monstruoso cuerpo está constituido de miles de seres que miran arrobado su rostro en espera de su conducción.

Esa transformación de la democracia en el poder de las mayorías vueltas pueblo y

concentradas en la presencia de un soberano absoluto, ha llevado, como suele suceder con la hybris, a acciones irreflexivas y desmesuradas que han derivado en consecuencias terribles -aumento de la violencia, de la inseguridad y la corrupción, devastaciones ecológicas, destrucción de organizaciones autónomas

que limitaban el poder soberano, persecución a las disidencias- y serán mayores.

Con la reforma del Poder Judicial para que sea el pueblo, es decir, las mayorías encarnadas en el rey soberano, quienes elijan a sus jueces, las minorías serán asimiladas o excretadas como desechos del cuerpo del pueblo.

Lo lamentable de esta hybris es que además de volver a formas políticas que alimentaron a los Estados totalitarios, desalojan de la conciencia pública un principio fundamental de la vida democrática: las minorías no son desechos del pueblo que hay que absorber o eliminar como el nazismo eliminó judíos y disidentes y el sovietismo kulaks, trotskistas y críticos. Las minorías son parte del pueblo y como tales deben ser respeta-

das, protegidas, escuchadas y tomadas en cuenta. En ellas pueden hallarse criterios de verdad que las mayorías, devoradas por hybris, no logran ver.

Si por un momento las mayorías actuaran como seres humanos y no como súbditos, sabrían escucharlas y ponderar sus argumentos antes de tomar decisiones dictadas por las precipitaciones pasionales de la hybris. Sabrían también que, además de que las mayorías no son el pueblo encarnado en el soberano, tampoco poseen la verdad.

La verdad no es un acto cuantitativo sino cualitativo. No se define por el montón que respalda una iniciativa o una ocurrencia, sino por la sensatez y la responsabilidad ante ella.

El que las mayorías opinaran, por ejemplo, que la tierra es plana e impusieran la creencia como sabiduría del pueblo, no invalidaría la verdad sostenida por un solo individuo. Henri David Thoreau, el maestro de Tolstoi y Gandhi -este último uno de los supuestos espíritus tutelares de López Obrador-, decía que "las mayorías suelen ser ciegas a los principios de justicia y se mueven por conveniencia".

Decía también que "cualquiera que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno" al que hay que escuchar con atención: quizá guarda en él cosas que las mayorías no suelen ver y pueden evitar catástrofes.

En el Arca, comunidad fundada por Lanza del Vasto, el discípulo católico de Gandhi, ese principio se aplica.

Cuando es necesario tomar decisiones trascendentes, la comunidad se reúne, propone, discute. Si uno solo de sus miembros no está de acuerdo con los demás y su argumento es contrario a la opinión de la mayoría, la comunidad se retira a reflexionar durante varios días y vuelve a reunirse.

El procedimiento se repite hasta llegar a la unanimidad. Muchas veces, después de largas reflexiones la opinión de la minoría se transforma en el consenso.

"Los zapatistas también lo hacen a su manera. El proceso es largo, pero sus resultados son siempre buenos. He sido testigo de algunos de ellos. Nos los mueve hybris, sino la humildad, la mesura, el sentido de lo que es bueno, la justa proporción que los griegos llamaban eutropelia".

Suele decirse que ese tipo de consensos sólo funciona en comunidades pequeñas. Ciertamente ellas son lugares privilegiados.

Pero en los países, las Cámaras de representantes desempeñan ese mismo papel. Si las mayorías en ellas no estuvieran poseídas por la hybris, sobre todo de un soberano transubstanciado en pueblo, podrían proceder así con reformas y acciones de importancia trascendental como la del Poder Judicial o la de una política de Estado para contener la violencia y hacer justicia.

Realizarlas bien, con el tiempo que requieren tomas de decisiones que comprometen el destino de una comunidad y necesitan del consenso de todos, lejos de hundirnos más en el abismo, sentarían las bases para recuperar al país de su ya larga tragedia.

Pero hybris es la temperatura y la atmósfera de nuestro tiempo. Ella, que es inseparable del poder y sus mayorías, ciega, estupidiza, corrompe y prepara catástrofes aún más inimaginables.

Habrá que releer de nuevo a Thoreau y aprender a desobedecer civilmente las atrocidades de quienes poseídos por la hybris se arrogan el derecho de someter todo a sí mismos.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.



Foto: EFE

Foto: EFE

# FE DE ERRATAS

n el artículo que se publicó en la edición de ayer miércoles 11 de septiembre de 2024 en las páginas 6 y 7, el cual lleva por título: "La Teoría de la Dependencia y el Intervencionismo en México: La Necesidad de un Nacionalismo Fuerte en el Contexto Actual", escrito por el Dr. José Romero, Director del CIDE, la bibliografía salió con errores de transcripción, y hoy publicamos la versión corregida. Ofrecemos disculpas al autor:

- Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Company, 2001.
- Cardoso, Fernando Henrique, y Enzo Faletto. Dependencia y desarrollo en Amé-

- rica Latina. Siglo XXI Editores, 1969. Prebisch, Raúl. El desarrollo económi-
- co de América Latina y algunos de sus principales problemas. CEPAL, 1949. Mearsheimer, John. "Why the Ukrai-
- ne Crisis is the West's Fault." Foreign Affairs, vol. 93, no. 5, 2014, pp. 77-89.
- Torres, Blanca, y Vega Gustavo, "Los grandes problemas de México. Tomo 12", 2010, pp. 45-62.
- Vizcaino, Fernando. "El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo", 2004.
- Schiavon, Jorge A. "Mexican Foreign Policy" Oxford Research Encyclopedia of International Studies, 2022.

# Palacionacional 2024



### NOMBRA SHEINBAUM A 11 NUEVOS FUNCIONARIOS PARA LA 4T

Por Luis Carlos Silva

a mandataria electa, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre como la primera presidenta de México, reconoció en un comunicado a todos los próximos funcionarios "la trayectoria y disposición para trabajar en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación".

Entre los 11 cargos, Sheinbaum decidió que Romero Oropeza, cofundador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), continuara en su Gobierno como el próximo director del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Antes de su paso por la dirección de Pemex, el ingeniero agrónomo y licenciado en derecho también participó en las campañas de Sheinbaum para postularse como alcalde de Tlalpan (2015-2017) y como jefa del gobierno de la capital Ciudad de México, y cuenta con más de 20 años como funcionario público en los tres niveles de gobierno.

Para la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Sheinbaum eligió al clavadista Pacheco Marrufo, múltiple medallista mexicano, quien ha sido seis veces finalista olímpico, tres veces campeón panamericano y dos veces campeón centroamericano.

El también Premio Nacional del Deporte participó como diputado en la pasada legislatura abanderado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), donde militó hasta julio de 2023 para sumarse a Morena, partido con el cual buscó la alcaldía de Mérida, en el sureño estado de Yucatán.

En tanto, la actual directora general de la Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, y la directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Lyndia Quiroz Zavala, se mantendrán al frente de estas dependencias gubernamentales.

Para ocupar la cabeza de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) nombró a Mariana Boy Tamboreell y para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a César Iván Escalante Ruiz. Para organismos como la Comisión Nacional del Agua (Congua), que en su interior albergan organismos importantes como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Sheinbaum designó a Efraín Morales. Respecto de los medios públicos Canal 22 y Canal Once, la futura presienta



Foto: EFE

eligió a Alonso Millán Zepeda y Renata Turrent Hegewisch, respectivamente. Como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Sheinbaum eligió a Rocío Bárcena Molina y como directora general del Servicio Postal Mexicano a Violeta Abreu González.

Fuente: Gobierno de Transición y EFE.

# LAS CINCO CLAVES PARA ENTENDER LA POLÉMICA REFORMA JUDICIAL DE AMLO Y SHEINBAUM

Por Redacción / El Independiente

a polémica reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), avanzó un paso clave este miércoles tras aprobarse en el Senado de la República, una vez superó el trámite en la Cámara de Diputados la pasada semana.

Estas son las claves del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana, incertidumbre en los mercados e inquietud en socios clave como Estados Unidos.

1. Elección popular de jueces: La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.

2. Cambios en la Suprema Corte: La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México.

La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

3. Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial:

Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

4. Jueces sin rostro :

La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de "jueces sin rostro", figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.

Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.

5. El apoyo de Sheinbaum y las críticas internacionales: Pese a que en un primer momento se especuló con que Sheinbaum podría defender una versión más moderada de la reforma, finalmente la presidenta electa, que asume el gobierno el próximo 1 de octubre, respaldó completamente la iniciativa presentada por López Obrador.

En el plano internacional, el embajador estadounidense Ken Salazar quien aludió a "riesgos para la democracia y la economía", y agencias calificadoras como Fitch, mostraron su preocupación por el impacto que pudiera tener la reforma en la inversión y la seguridad jurídica.

A ello se suma la depreciación del peso, que ha sido continuada desde que se conociese la victoria electoral de Sheinbaum, con una caída hasta las 20 unidades por dólar, nivel no visto desde 2022.

Con información de EFE



**Foto: Cuartoscuro** 

# Palacionacional 2024



# **DÍAS FINALES**

Por Armando Reyes Vigueras

n los días finales del sexenio, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, empezó a perfilar lo que será su administración, al decir que "sepan que vamos a ser un gobierno honesto, íntegro, que da orgullo a nuestro pueblo".

Luego de su reunión con militares, con comandantes de los mandos territoriales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y jóvenes estudiantes de los sistemas educativos militar y naval, presidenta electa se dio tiempo para realizar otro tipo de reuniones, como la que tuvo con directivos de instituciones bancarias internacionales, así lo compartió en sus redes sociales: "recibí a Jorge Arturo Arce Gama, director general de HSBC México; y a Mark Tucker, presidente del Grupo HSBC Holdings, para platicar de las inversiones en México".

En tanto, el tema de la reforma al Poder Judicial sigue sacando el lado más negativo de los partidos políticos, mismos que enfrentan las críticas de la ciudadanía, como es el caso de las mentiras en las que fueron sorprendidos varios integrantes del Senado, como Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, quien le pasó el teléfono al presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, para comunicarlo con el senador de MC Francisco Daniel Barreda, para después asegurar que estaba en la CDMX, para que el Secretario General de

dicho partido, Juan Zavala, visitara la entidad y confirmara que el legislador se encuentra en dicho estado y en problemas legales.

Otra mentira fue la del senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares, quien aseguró que el propietario, Miguel Ángel Yunes Márquez estaba enfermo con problemas en la columna, pero en la tarde del martes 10 de septiembre apareció en el Senado luciendo bien de salud.

Y ya no hay mencionar que legisladores de Morena aseguraban que la mayoría calificada era con 85 senadores, cuando es con 86.

#### **APUNTES ELECTORALES**

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazó las modificaciones estatutarias en el PRI que permitían la reelección de Alejandro Alito Moreno, algo que generó mucha oposición entre los adversarios al actual dirigente nacional del partido. Este tema pasará al Consejo General de la autoridad electoral para su aprobación o rechazo.

En plena protesta en el Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas fue agredido en las afueras de la sede de la Cámara Alta con gasolina, según informó la presidencia de la Cámara.

Aumentan las críticas en contra de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, por su responsabilidad en la postulación de los Yunes, padre e hijo, para una senaduría por su partido; a la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al Senado, se enfrentaron intercambiando calificativos, pero el veracruzano le soltó que no aportó votos, otro tanto aseguró la recién convertida a morenista, Araceli Saucedo, quien le recordó que los votos con los que ganó la senaduría son por ella y no por el presidente nacional del blanquiazul. Lo único positivo, es que termina su mandato en noviembre.



Foto: X @Claudiashein

## **SACACORCHOS**

- De nuevo tenemos que hablar de nepotismo. Este tema se ha usado en el debate por la reforma al Poder Judicial y por la noticia de que uno de los hijos de López Obrador llegará a un puesto directivo en Morena y que podría ser candidato presidencial en 2030.
- El nepotismo se usa para atacar a rivales políticos y es mal visto por una parte de la sociedad, pero a la vez se hace caso omiso si los que lo practican lo hacen para su beneficio o si es en ámbitos como el deportivo o en el cine o la televisión.
- Es esta doble moral la que explica porque no recibe una condena social más fuerte, pues no se ve mal contratar a los hijos en la empresa familiar, aunque no estén preparados, aunque se critique si una familia -como los Monreal o los Yunes- acaparan candidaturas o cargos de elección.
- En el actual sexenio, hay muchos ejemplos de familias enteras que están en la nómina de gobierno, pero si le piden la opinión a los que comparten militancia defenderán esto, pero si lo hacen los adversarios, ardió Troya.

# OPINIÓN

# CAMPO DE DISTORSIÓN DE LA REALIDAD DE LA 4T

Steve Jobs y López Obrador

compartieron un campo de

distorsión de la realidad, es

decir, una manera compleja

de ocultar la verdad con la

complicidad de los que los

rodean.

Por Armando Reyes Vigueras\*

pesar de las evidencias, de lo que ven los demás, de las pruebas, hay quien insiste en vivir en su propia versión de la realidad. Es algo que se puede contagiar a las personas que rodean a quien tiene esta distorsión de la realidad, algo

que empeora si se trata del jefe de una empresa o un líder político.

Un ejemplo de esto lo tenemos en la descripción que hace en el libro que nos presenta la biografía de Steve Jobs, fundador de Apple, el escritor Walter Isaacson, en especial en el capítulo titulado El campo de distorsión de la realidad. Jugando con sus propias reglas.

En dicha obra,

Isaacson relata que "cuando Andy Hertzfeld se unió al equipo del Mac, recibió una charla informativa de Bud Tribble, el otro diseñador de software, acerca de la ingente cantidad de trabajo que quedaba por hacer. Jobs quería que todo estuviera listo en enero de 1982, y para eso faltaba menos de un año. 'Es una locura –aseguró Hertzfeld–. Es imposible'. Tribble señaló que Jobs no estaba dispuesto a aceptar ningún contratiempo. 'La mejor forma de describir aquella situación es con un término

de Star Trek -explicó Tribble-. Steve crea un campo de distorsión de la realidad'. Cuando Hertzfeld mostró su desconcierto, Tribble profundizó un poco más. 'En su presencia, la realidad es algo maleable. Puede convencer a cualquiera de prácticamente cualquier cosa. El efecto se desvanece cuando él ya no está, pero hace que sea difícil plantear plazos realistas".

El autor reflexiona en su libro, a partir de las entrevistas que realizó para escribirlo, que "hasta cierto punto, denominarlo «campo de distorsión de la realidad» era solo una forma rebuscada de decir que Jobs tenía una cierta tendencia a mentir. Sin embargo, el hecho es que aquella era una ocultación de la verdad más compleja que un simple embuste. Jobs realizaba algunas afirmaciones —ya fueran un dato sobre historia del mundo o el relato de quién había sugerido una u otra idea en una reunión— sin tener en cuenta la verdad. Hasta cierto punto, denominarlo «campo de distorsión de la realidad» era solo una forma rebuscada de decir que Jobs tenía una cierta tendencia a mentir. Sin embargo, el hecho es que aquella era una ocultación de la verdad más compleja que un simple embuste".

Es obvio que existe un paralelismo con lo que sucede alrededor de López Obrador, quien

ha logrado que incluso algunos miembros de Morena se desdigan de declaraciones pasadas en las que se mostraban en contra de decisiones tomadas recientemente, como en el caso de la reforma al Poder Judicial, o en otros temas en los que, como sucedió con Ricardo Monreal, digan algo que va en sentido contrario a lo que antes pensaban.

Y ya no digamos esto de algunos exmilitantes de la oposición, que de criticar a Morena ahora forman parte del movimiento, como Alejandro Murat o Javier Corral.

Quizá muchos no lo han notado, pero hay un poderoso campo de distorsión de la realidad que opera desde Palacio Nacional.

 $X \, (Twitter) \, y \, Threads \, @AReyes Vigueras$ 



Foto: Aberrant Realities en Pixabay

# "VICTORIA DE CLAUDIA SHEINBAUM DEMUESTRA QUE, EN UN FUTURO, MÉXICO PODRÍA TENER UN PRESIDENTE HOMOSEXUAL": BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER

Por Redacción / El Independiente

a escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue invitada este miércoles a la conferencia matutina del mandatario para llevar a cabo un acto de despedida y responder cuestionamientos de la prensa.

En la conferencia de prensa, presidida por la doctora Gutiérrez Müller, quien abrió la ronda de preguntas, aseguró que ella no tiene en sus planes la postulación a un cargo público, sin embargo, y a pesar de decirse "satisfecha, aunque no sea postulada y no pretenda estarlo", destacó que esto "no quiere decir que no cambie de parecer": "nunca hay que decir nunca", sentenció.



Foto: Cuartoscuro

Al ser cuestionada sobre la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república, aseveró que es un "gran acierto" de los mexicanos.

"En particular ella, estoy muy contenta porque la conozco, y aunque no la conociera creo yo que, al escucharla, al percibir lo que ella expresa y cómo lo expresa me da mucha confianza.

Lo que va a hacer ella es ser congruente", externó sobre la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Gutiérrez Müller dejó en claro que en las elecciones del 2 de junio el pueblo de México mostró estar preparado para que una mujer ocupe la presidencia.

"El pueblo de México al votar el 2 de junio demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o mujer y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes se imaginen.

Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonito, feo, gordo, delgado o que parezca barbie, eso ya es secundario", indicó. "Se votó por los habilidades, por las capacidades, por las propuestas sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual.

Porque incluso en México, a cómo vamos puede ya existir en el futuro un presidente que sea homosexual ¿por qué no? Lo que importa es qué compromisos adquieren con el pueblo de México y que los cumpla", destacó.

# ALGO ESCONDE AUSTRIA SOBRE PENACHO DE MOCTEZUMA

Otro de los temas que se abordó en la conferencia matutina fue la polémica histórica que existe entre México y Austria sobre el Penacho de Moctezuma, el cual permanece en territorio europeo, ante esto, la historiadora habló al respecto y fijó su postura sobre el tema.

Aseguró que Austria esconde algo, en relación a la negativa de devolver la pieza histórica a territorio azteca, la cual ha sido requerida en diversos momentos en la presente administración.

"Me temo que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho, no sé si está roto, está reemplazado, algo hay, eso que lo respondan ellos por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió a través de mi persona", dijo Gutiérrez Müller.

A pesar de todo, la escritora se dijo optimista de que en algún momento el Penacho pueda regresar a nuestro país, al asegurar que el expediente seguirá abierto sobre esta pieza hasta lograr dicho objetivo.

"El sabor de boca es amargo, pero hay que hacer el esfuerzo, a veces las peticiones, deseos, acciones a favor de algo que queremos lograr no se logra.

Lo que queda es la esperanza de volverlo a pedir, ojalá en el futuro tengan más éxito otros gestores", externó.

En relación si lo que buscaría México es resarcimiento económico por esta u otras piezas arqueológicas, Gutiérrez Müller indicó que "no se quiere resarcimiento económico, no es de dinero, es un asunto de dignidad y cuando se ofrecen disculpas se dignifican las dos partes, el que las da y el que recibe", finalizó.

#### RECHAZÓ LA IDEA DE MUDARSE A PALACIO NACIONAL

La escritora aseguró que, al iniciar el sexenio de López Obrador, ella y su hijo Jesús Ernesto, se negaban a vivir en el recinto.

"Yo no quería vivir en un museo, pero después lo consideré por mi familia, para contribuir a la seguridad del presidente, no de Andrés Manuel López Obrador, ni de Beatriz Gutiérrez, sino del presidente", apuntó.

Gutiérrez Müller apuntó que al final tomaron una buena decisión al acompañar al mandatario debido a que eso le facilitó el



**Foto: Cuartoscuro** 



Foto: Cuartoscuro

trabajo a él porque ese es el despacho del presidente y donde encabeza sus reuniones diarias. Además, también pasaba tiempo con su familia.

#### "SOY UN ACCIDENTE EN LA POLÍTICA"

Respecto a la decisión de no ser llamada primera dama, la esposa del presidente de México compartió por qué no quiso ser llamada primera dama, además de confirmar que su esposo, Andrés Manuel López Obrador sí se va a Palenque, Chiapas y no vivirán juntos al terminar su mandato.

La escritora explicó que, desde mayo de 2018, antes de conocer el triunfo de AMLO, para llegar a la silla presidencial, consideró que no "era correcto" ser llamada así.

"Yo primero plantee el pensar distinto, un ejercicio de reflexión sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en este caso accidental, así me considero un accidente en la política y tercero dejar atrás ideas rancias sobre el papel de mujeres de presidentes y funcionarios".

Dijo que lo importante en la vida de una persona son los actos, lejos de solo ser la esposa del Presidente.

Respecto a la decisión del presidente López Obrador de viajar a Palenque al concluir su sexenio, Beatriz anunció que apoyará a su esposo en lo que le da alegría.

Esto debido a que el presidente vivirá solo en esa ciudad de Chiapas, ya que ella tiene actividades que deberá seguir en la Ciudad de México.

"Somos una pareja felizmente casada. Lo que cambia es que se va Palenque, porque él quiere y debe estar donde él quiere estar, donde se sienta a gusto y contento. Yo lo apoyo. Se merece todo".

Gutiérrez Müller agregó que, debido a los estudios de su hijo, Jesús Ernesto, quien está en tercero de preparatoria, pues no puede vivir en Chiapas, pero seguirán visitando a su esposo.

Hay que recordar que Jesús Ernesto López Gutiérrez es hijo menor de AMLO y tiene actualmente 17 años.



Foto: Cuartoscuro



**Foto: Cuartoscuro** 

# "LA OPOSICIÓN NOS HIZO PERDER UN SEXENIO", EFECTO PARA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL: FERNANDO DWORAK

Por más que avergüence la forma en que se aprobó la reforma judicial, es la consecuencia natural de cómo la oposición nos hizo perder un sexenio", afirma el analista y consultor político Fernando Dworak en su episodio "La consecuencia natural" de Realpolitik101, disponible a través de la plataforma de Spotify.

En el marco de la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, misma que se avaló la madrugada de este miércoles, Dworak critica que el voto para llegar a la mayoría calificada haya dependido de una familia tan "cuestionable": Los Yunes.

Fueron Morena y sus aliados quienes, desde luego, se posicionaron a favor del dictamen propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez le dio el voto que requería, el número 86.

"Sea cual fuere nuestra postura respecto a la reforma judicial debería avergonzarnos la forma en que todo dependía del voto de una cuestionable familia política y su vulnerabilidad judicial", opina Dworak.

Yunes Márquez ya había despertado los señalamientos, debido a su ausencia y la solicitud de licencia a su cargo por aparentes problemas de salud.

"¡Yunes traidor, te vendiste al dictador!", le gritaron al unísono los opositores de la iniciativa. No obstante, la noche del martes se hizo presente y adoptó una postura que fue decisiva para el destino de la reforma.

El panista expresó que se trató de la "decisión más difícil" que ha tomado en su vida, antes de determinar su voto a favor del dictamen "para crear un nuevo modelo de impartición de justicia".

"Este escenario es la consecuencia natural de la forma en que la oposición nos hizo perder un sexenio, ¿cómo llegamos a esto? ¿hay salida? Fuera de autoengaños, era predecible el estado en que hoy se en-

Por Redacción / El Independiente cuentra la oposición", expresa el politólogo. Asimismo, comenta que el contexto del populismo en la situación actual de México es similar a la de otros países.

> Aquí resultó victoriosa porque la élite política debió su colapso al esbozo de una democracia "a modo", que además abandonó los reclamos de diversos conflictos, tales como la corrupción, la desigualdad y la inseguridad.

> "La fuerza de López Obrador fue más emocional que racional y facilitó una oposición que sólo reaccionó ante cuanto decía y hacía", menciona.

> Fernando Dworak plantea la pregunta sobre si es posible ganarle al populismo, a la que inminentemente da su asentimiento.

> Expresa que es factible con una alternativa tan atractiva como lo que ofrece.

> Agrega que aquel que la proponga debe tener como virtud la credibilidad, la cual, para recuperarse debe "hacerse un ejercicio de autocrítica y apostar por liderazgos locales y rotación generacional".

> Por otro lado, alude a que las críticas al presidente, aunque tengan fundamentos, resultan inservibles si existen otros intereses, "como las peleas por despojos".

> Con todo, resalta la sorpresa ante los resultados de este año, afirmando que el tiempo transcurre sin que, hasta el momento exista un liderazgo emergente que desafíe al partido en el poder: Morena.

> Finalmente, refiere a que todo debe ser cuestionable, criticado y con más sentido de raciocinio, resaltando que, para los ciudadanos, la duda debería ser el atributo más significativo.

> "A partir de ahí, piensen que desean representar en este caos, sabiendo que los buenos de un extremo son los malos del otro y viceversa.

> La única forma de disolver la supremacía emocional del gobierno es reconstruyendo los puentes de diálogo.

> El centro no es una postura para quedar bien, es un espacio ético", aseveró.



Foto: Archivo Cuartoscuro



Foto: Archivo Cuartoscuro

# ZEDILLO CERRÓ SCJN EN SU GOBIERNO, Y AHORA CRITICA APROBACIÓN DE REFORMA AL PJ

Por Redacción / El Independiente

I domingo 15 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México, el discurso inaugural de la Ceremonia de Apertura de la Conferencia Anual 2024 de la International Bar Association (IBA), la Asociación Internacional de Abogados, en español, estará a cargo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Antes del evento, Zedillo grabó un mensaje en el que habló sobre la importancia del Estado de derecho, en particular en lo que respecta al desarrollo económico de un país, criticando de forma indirecta la Reforma al poder judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y la reciente aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores, algunos Congreso estatales.

Zedillo declaró: "Espero que la impresionante reunión de profesionales del derecho y sus respectivos colegios y asociaciones de abogados, que tendrá lugar este mes de septiembre en mi país, contribuya a poner en primer plano no solo el debate de por qué, sin un Estado de derecho efectivo, una sociedad no puede alcanzar su pleno potencial, sino también la forma en que puede lograrse ese Estado de derecho efectivo".

Sólo que, al que fuera presidente de México entre 1994 y 2000, se le olvidó que, no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995, y durante un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros.

Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995).

Entonces no se escucharon las expresiones corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo.

El argumento formal fue: es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Los medios poca atención dieron a tremenda situación.

Había otros temas que convulsionaban al país: la economía colapsaba por el llamado "error de diciembre" que ocasionó devaluaciones y fuga de capitales, atribuidas a que el fugaz secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, compartió información estratégica. También, a la vigencia del EZLN y la cercana revelación de la identidad del subcomandante Marcos.

Otra incertidumbre, era si el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el FMI salvarían o no a México con créditos que llegaron a ser por más de 60 mil millones de dólares.

Zedillo había sido electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI después del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, en marzo de ese año.

Ese partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. La oposición de izquierda representada por el PRD y el PT era poco determinante; en las votaciones sobre la reforma al Poder Judicial, el PAN fue de la mano con el PRI.

La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente.

Creación del Consejo de la Judicatura, incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y, establecía un límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio.

Con información de Guillermo Mora Tavares, del portal ContraLínea.



### EXPRESAN AMLO Y SHEINBAUM BENEPLÁCITO POR REFORMA JUDICIAL

Por Luis Carlos Silva

os presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador y electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo expresaron su beneplácito por la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, la cual, dejaron en claro, ayudarán a limpiar de corrupción a dicho sector.

Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial está más que demostrado no imparte justicia, los jueces, con honrosas excepciones, magistrados y ministros están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país y que son responsables en mucho de la decadencia en nuestro país y nosotros estamos luchando para purificar la vida pública", señaló ayer el Jefe del Ejecutivo.

López Obrador señaló desde Palacio Nacional que la jornada del pasado 10 de septiembre fue importantísimo", porque con la reforma constitucional se logrará la renovación del Poder Judicial, mismo que reiteró "está podrido" y vinculado a las mafias del poder económico y político.

"El Poder Judicial está más que demostrado no imparte justicia, los jueces con hon-

rosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicios de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública", enfatizó.

Por su parte, Sheinbaum Pardo expresó su beneplácito por el triunfo de Morena y sus aliados al lograr el avance de la Reforma Judicial desde el Senado de la República.

Sheinbaum Pardo subrayó que esta reforma representa un avance significativo en la justicia del país, señalando que "se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país.

Es de señalar que la próxima presidenta de la República que será ungida el próximo 1° de octubre en la Cámara de Diputados destacó que la Reforma Judicial permitirá la elección de jueces, magistrados y ministros contribuyendo de una forma decidida al fortalecimiento de la Justicia en México.

La futura primera presidenta de la República enfatizó que el régimen de corrupción y privilegios está quedando atrás y se está construyendo una verdadera democracia y por ende un auténtico estado de derecho.

Fuente: Presidencia de la República y Gobierno de Transición.



Foto: EFE



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

# CON REFORMA, NO VINO EL APOCALIPSIS: APROBACIÓN Y DEBATES DE EU, FACTORES QUE APRECIARON AL PESO MEXICANO

Por Redacción / El Independiente

Peso baja y Bolsa sube, y mercados tranquilos. La madrugada de este miércoles, después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el peso mexicano moderó su volatilidad reciente y amaneció por debajo de los 20 pesos por dólar.

De acuerdo con AMEXI, el tipo de cambio cotizado debajo de las 20 unidades se posiciona como la moneda más apreciada.

Dicho comportamiento fue motivado por factores como la concreción de la iniciativa judicial, la cual pasó al Senado de la República con 86 votos a favor y 41 en contra.

El mercado había anticipado la aprobación de esta reforma, lo que contribuyó a la estabilidad del peso.

La jornada abrió con una apreciación de 1.17 por ciento, cotizó alrededor de 19.86 pesos por dólar, y tocó un máximo de 20.1473 y un mínimo de 19.7588 por dólar.

A media jornada, el peso se mantenía fuerte, con una ganancia de 1.55 por ciento, respecto al cierre previo.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Grupo Financiero Base, explicó que la apreciación del peso mexicano se debe a que la aprobación de la reforma ya había sido anticipada por el mercado.

Sin embargo, señaló que la depreciación desde las elecciones del pasado 2 de junio sigue siendo considerable y la aversión al riesgo puede continuar afectando el tipo de cambio en el futuro.

"En los próximos meses, se espera que continúe la aversión al riesgo relacionada a México y se ha elevado la probabilidad de presiones al alza para el tipo de cambio", señaló.

El debate presidencial rumbo a las elecciones de Estados Unidos también impactó en el mercado, de acuerdo con Siller. La falta de ataques de Donald Trump contra México contribuyó a "disminuir el nerviosismo del mercado".

En esta afirmación coincidió Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex Grupo Financiero; no obstante, resaltó que los inversionistas continúan evaluando las implicaciones de la aprobación de la reforma, que aún necesita ser ratificada por al menos 17 Congresos estatales para ser constitucional.

A través de redes sociales, el Grupo Financiero Banco BASE, informó que los mercados asimilaban 'el cara a cara' entre las candidaturas del republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, quienes, dijo, "hablaron tangencialmente de sus políticas económicas" y no atacaron a México.

Cabe señalar que la apreciación de la moneda mexicana también se debe al debilitamiento generalizado del dólar frente a algunas monedas, el cual fue de 0.12 por ciento.

"Este miércoles se ha dado a conocer el reporte de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de agosto, la cual se ubicó en un 2.5 por ciento anualizado, moderándose desde el 2.9 por ciento del mes previo", indicó Banco BASE. Se trata de la cifra de menor nivel desde febrero de 2021.

#### **BMV REPUNTA**

Día de repunte para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que terminó la sesión del miércoles 11 de septiembre con leves subidas del 0,44%, hasta los 51.195,76 puntos. El índice mexicano S&P/BMV IPC marcó un máximo de 51.318,33 puntos y la cifra mínima de 50.782,11 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,04%.



**Foto: Cuartoscuro** 

# EL PODER JUDICIAL CONTINÚA EN PARO, PERO CON GOCE DE SUELDOS

Por Luis Carlos Silva

Bajo la amenaza de que no se reincorporarán a sus fuentes de trabajo empleados en paro del Poder Judicial amagan con extender su movimiento de protesta, el cual se acentúa a pesar de que los senadores aprobaron con 86 votos contra 41, la llamada Reforma Judicial de la 4T.

A pesar de que ya fue aprobada los movimientos de protesta se intensificaran en los próximos días anunciaron representantes de los trabajadores del Poder Judicial encabezados por la vocera de este gremio Patricia Aguayo Bernal.

El acuerdo y consenso al que llegaron los trabajadores que participaron la última semana en diversos movimientos de protesta es que no habrán de reincorporarse a sus actividades esta misma semana, esto, al ver que ya perdieron en el legislativo toda posibilidad de que la Reforma Judicial sea detenida o rechazada.

Lo cierto es que miles de trabajadores en paro del PJF continúan con su movimiento de protesta, además de que siguen cobrando sus quincenas sin trabajar, por lo que son blanco de los más fuertes reclamos del gobierno federal, de funcionarios de la 4T y de la población en general.

En tanto, el grupo denominado Marea Rosa convocó ayer a endurecer su postura y llamaron a la sociedad a encabezar la resistencia civil. Convocamos a los ciudadanos, al pueblo de México a que nos unamos para lograr que el México de nuestros sueños sea posible, para que sea destruido por un clan de familias políticas únicamente ven por sus intereses particulares.

En tanto, magistrados, jueces y oficiales de los circuitos judiciales de Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México entre otros estados advirtieron que continuarán en las calles.

Alrededor de mil empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron ayer lo que denominaron como acciones de resistencia por la aprobación de la Reforma Judicial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador

Este movimiento de resistencia se confirmó ayer con la enésima marcha del Senado de la República al Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, donde se reunieron para lanzar su consigna: "El Poder Judicial no va a caer".

Con frases como: "No que no, sí que sí ya volvimos a salir", "Yunes culero la patria es primero", expresaron ayer los manifestantes que apoyan el paro de actividades de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

A su vez, la Marea Rosa pidió fuerte y claro sumar fuerzas para renovar el camino mediante el cual todos al mismo ritmo podamos salir adelante.

Por último, dejaron en claro que en diversas ciudades y estados de la República no habrán de incorporarse en breve a sus actividades.

Cabe destacar que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez de votar a favor de la reforma judicial fue una buena decisión además de que será juzgado de manera positiva por la historia.

En tanto, presidenta electa Claudia Sheinbaum advirtió que si los trabajadores del Poder Judicial siguen en paro, que no sobren su salario pues es una incongruencia llamar a un acto que está fuera de todo orden legal y encima sigan cobrando sin trabajar.

Sheinbaum Pardo dejo en claro que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez fijó de manera contundente la decisión de su voto a favor de la Reforma Judicial.

Ayer, la presidenta electa de México aseguró que la decisión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez de votar a favor de la reforma judicial fue una buena decisión

Al respecto, el presidente México, Andrés Manuel López Obrador dijo que la aprobación de las Reformas Constitucionales es una facultad que tiene el Poder Legislativo.

Fuente: Trabajadores en paro del Poder Judicial de la Federación (PJF).



Foto: Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro

# EL INE ESTARÁ LISTO PARA ELECCIÓN DE JUECES EN 2025: GUADALUPE TADDEI

Por Redacción / El Independiente

uadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), informó a medios públicos que se encuentran listos para organizar las elecciones por voto popular para elegir a las y los cinco integrantes que conformarán el nuevo Tribunal de Disciplina.

Así como diez magistrados, diez jueces y los nueve ministros que renovarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto luego de que la reforma al Poder Judicial fuera aprobada en la Vieja Casona de Xicoténcatl la madrugada del 11 de septiembre con 86 votos a favor y 41 en contra.

Taddei Zavala recordó, que para que la reforma judicial sea efectiva, todavía se requiere de la aprobación en al menos 17 Congresos locales. Sin embargo, adelantó que desde antes comenzarán los trabajos para definir la ruta a tomar para la elección de jueces y magistrados.

"El INE estará atento al devenir de estas horas o días tenga esta reforma. Ya lo vimos en la madrugada del día de hoy, sin embargo, tendrán que correr los procesos en las entidades, siendo una reforma constitucional necesitamos al menos 17 congresos locales que la aprueben para que pueda ser promulgada".

"Una vez aprobada el Instituto en la siguiente semana tendrá que iniciar el proceso electivo. Así también vienen otros tiempos definidos como para emitir la convocatoria por parte del Senado, tiempos para presentar los registros aquí en el Instituto y el tiempo en que se tienen que entregar para que el Instituto pueda ir avanzando".

"El INE no puede decir 'no estoy listo', tendremos que buscar cómo estar listos porque es un mandato constitucional", afirmó en declaraciones a medios de comunicación fuera del ente electoral autónomo.

La consejera presidenta detalló que el INE también comenzará con "trabajos preparatorios" que sirvan para plantear "posibles escenarios" de cómo deberá organizar las elecciones. Taddei también señaló que el INE está definiendo las necesidades presupuestarias que requerirá al Congreso mexicano para 2025 y afirmó que deberá estimar un monto específico para este fin.

La consejera presidenta compartió que también analizarán cuál será la ruta que definirá el instituto para realizar estas elecciones, pues también reconoció que al interior del organismo "hay muchas preguntas" alrededor de la reforma judicial y su implementación a partir de 2025.

«Esa y muchas otras más preguntas tenemos, yo creo toda la ciudadanía, o sea, cómo vamos a informar, cómo vamos a hacer esta comunicación pedagógica que nos lleve a todos los ciudadanos y ciudadanas a tener claridad de lo que será el proceso electivo del Poder Judicial», añadió.

Taddei dijo que estas y "muchas otras preguntas saltarán en los grupos de trabajo técnico operativos», y recordó que hay procesos legales definidos en los artículos transitorios que no solo implican al INE, sino también a las dos cámaras del Congreso y a los poderes Ejecutivo y Judicial para este proceso electoral.

"Así que encontraremos las rutas y en cuanto eso vaya caminando, por supuesto que nuestra obligación siempre será ir transparentando cada momento de este proceso e ir informando a la comunidad», concluyó.

Con información de EFE

# SIGUE LA LAWFARE O GUERRA JUDICIAL DE PIÑA HERNÁNDEZ La Corte busca bloquear la Ley aprobada en las dos Cámaras por mayoría calificada

Por Redacción El Independiente / Área de Análisis Político

pesar de la contundencia en la aprobación de la reforma constitucional en materia judicial que logró la bancada de Morena y aliados el martes para completar la aprobación en Diputados la semana pasada, hasta la tarde del día de ayer el Poder Judicial de la Federación que depende de la ministra presidenta Norma Piña Hernández no se había pronunciado respecto al paro de labores con goce de sueldo que decretaron de manera unilateral trabajadores, ministros, jueces y magistrados.

La jefa del Poder Judicial y sus asesores dedicaron todo el día de ayer a buscar fundamentos legales para bloquear o de plano reventar la reforma constitucional, tratando de aprovechar el vacío entre la reforma aprobada en base a la Constitución todavía no reformada o aceptar la inevitabilidad en la validez de las modificaciones.

La mayoría de ocho ministros de la corte leales a la ministra presidenta decretaron el pasado martes 3 de septiembre de manera unilateral una suspensión de actividades en el pleno y las dos salas como apoyo a los trabajadores de base del Poder Judicial que habían parado también de manera unilateral labores y habían cerrado las puertas de oficinas y tribunales, abandonando su responsabilidad en materia de asuntos pendientes, dejando solamente una guardia para emergencias inevitables.

Los trabajadores que suspendieron labores con salarios pagados se movilizaron en marchas y plantones en las dos cámaras, pero no pudieron evitar la aprobación en la de diputados y el domingo rompieron el control de seguridad normal de la Cámara alta para

introducirse al salón de pleno y las tribunas del Senado en el edificio principal de Paseo de la Reforma, causando graves daños, destrozos y lastimaduras al personal de seguridad que de manera no violenta trató de contener la furia violenta de la turbamulta.

En el proceso de elaboración de leyes que señala de manera estricta la Constitución vigente, las leyes que obtengan la mayoría calificada por modificaciones constitucionales deben de distribuirse en los congresos locales de la República para lograr como mínimo también una mayoría calificada de dos terceras partes de legislaturas.

Y una vez cumplido este requisito, la ley pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial y la definición del día preciso en que comenzara a tener vigencia operativa.

En círculos cercanos a la Suprema Corte comenzaron a circular ayer versiones de que la ministra presidenta Peña Hernández estaría buscando apoyo para, violentando las limitaciones de ejercicio del poder, que el PAN volviera a presentar una controversia constitucional o de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal y la Corte decida revisar no tanto el contenido de aprobación mayoritaria, sino esa parte nebulosa que los ministros encontraron para bloquear leyes con las que no están de acuerdo: errores en los procedimientos legislativos.

Rebasando sus funciones legales, la ministra presidenta de la Corte pactó en secreto con el PAN la presentación de una queja de violación constitucional cuando estaba en proceso de discusión y de debate para aprobación la reforma judicial en la Cámara de Diputados, inclusive bajo el argumento que pudo haber sido considerado como aberración jurídica de que la Corte se pronunciara



**Foto: Cuartoscuro** 

sobre el procedimiento de discusión de una ley antes de la fase final, pero la respuesta fue contundente: la Corte no puede intervenir en procedimientos legislativos sino hasta que se termine el proceso de aprobación y entonces exista una queja formal de alguno de los protagonistas afectados. En este contexto, la ministra presidenta comenzó ayer sondeos entre sus asesores jurídicos y los ministros aliados para buscar una forma no solo de bloquear el proceso constitucional de la ley de reforma judicial aprobada por mayoría calificada en las dos cámaras, sino para aprovechar el impulso y de una vez declararla inconstitucional y con ello impedir su puesta en marcha.

La reforma constitucional aprobada plantea la renuncia de los actuales ministros jueces y magistrados y el ingreso del país en un largo proceso de elección popular abierta de los cargos de funcionarios encargados del impartición de la justicia, comenzando con la renuncia o cese de los 11 ministros del pleno y a partir de ahí la programación de elecciones para designar a jueces y magistrados.

La reforma aprobada no modifica las relaciones contractuales y por tanto tampoco afecta las condiciones laborales de los trabajadores de base, aunque tiene planteados, eso sí, disminución de salarios y prestaciones a ministros, jueces y magistrados y sobre todo la prohibición a fideicomisos no públicos con los cuales los dirigentes de la Corte generaban "guardaditos" financieros para aumentar sus prestaciones adicionales.

La decisión de los ministros de la Corte de suspender actividades del 3 de septiembre a hoy jueves 12 de septiembre obligar a un pronunciamiento que definirá si los ministros se quedan a que el proceso avance hasta el final o comienzan a presentar sus renuncias para salvaguardar algunos de los privilegios por suspensión adelantada de labores.

# CONTINÚA EL PARO DE JUECES Y MAGISTRADOS DEL PJF, 'RESISTIREMOS', ADVIERTEN

Por Redacción / El Independiente

ras la aprobación de la reforma judicial en el Senado, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron que la suspensión de labores no se levanta, que resistirán y utilizarán las herramientas legales a su alcance para defender la independencia judicial. Al emitir ayer miércoles un mensaje frente al Senado, Juana Fuentes Velázquez, titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), advirtió que no van a permitir que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar. "Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial. No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, vuelva a ser un pilar firme y seguro", expresó. La juzgadora dijo que, en este momento crucial, "hacemos un llamado a la resistencia", ante un grupo de trabajadores de diversos circuitos judiciales reunidos frente a la sede del Senado, en Paseo de la Reforma.

#### JUECES AUGURAN MEDIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FRENAR REFORMA JUDICIAL

Además, los Jueces y magistrados anunciaron que emprenderán medidas en el plano nacional e internacional para tratar de

frenar la entrada en vigor de la reforma judicial, aprobada por mayoría en el Senado de la República, para elegir por voto popular a todos los juzgadores.

En declaraciones a EFE, representantes de los trabajadores del Poder Judicial, en huelga desde hace tres semanas, dejaron clara su resistencia a la reforma judicial y explicaron las distintas vías pendientes que quedan para conseguir frenarla antes de que sea efectiva. "Confiamos todavía en que hay caminos por avanzar, caminos nacionales e internacionales de impugnación, esta reforma se ha evidenciado totalmente inviable por la forma en que se vota", refirió la directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes.

La juzgadora hizo alusión a las presuntas amenazas sufridas por senadores de la oposición que finalmente votaron a favor de la reforma, como Miguel Ángel Yunes del Partido Acción Nacional (PAN), o se ausentaron de la sesión, como Daniel Berreda, de Movimiento Ciudadano (MC).

Según la jueza, existen mecanismos e instrumentos dentro de la Constitución que pueden detener el proceso legislativo, así como en los organismos internacionales a los que pertenece México, aunque también expresó sus dudas al respecto.

"Tenemos instrumentos internacionales, formamos parte aún (de organismos) y digo aún porque con todas las modificaciones que van de la Constitución, cambian la Constitución (...) para decir que no les importan las opiniones de los países extranjeros", expresó Fuentes.

La jueza informó de que en estos momentos hay una delegación de la JUFED presente en Ginebra (Suiza) para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos la ilegalidad de la reforma. Además, anunció que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro de los organismos internacionales al que pertenece México que puede pronunciarse contrario a la modificación constitucional.

"No vamos a permitir que se implemente, vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias porque esto es para el pueblo, no es para defender ninguna otra situación que los derechos del pueblo", afirmó a EFE el magistrado de circuito de Jalisco (estado del occidente), Mario Alberto Domínguez.

Con información de EFE.



Foto: EFE

# DAN SU AVAL A LA REFORMA JUDICIAL, NUEVE CONGRESOS ESTATALES EN EL PAÍS

Por Luis Carlos Silva

obiernos de nueve estados del país dieron ayer su aval a la Reforma Judicial aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, mientras que los Estados de Chiapas llamaron a una sesión especial para su revisión el próximo 14 de septiembre y la CDMX hará lo conducente este jueves 13 de septiembre en el Congreso de la capital del país.

Es de señalar que, por tratarse de una iniciativa emanada desde la Presidencia, se requiere -además del aval de la Cámara de Diputados y del Senado- la aprobación de 2/3 partes de los congresos estatales, es decir, 17 legislaturas.

Una vez que eso ocurra, la reforma será regresada al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

#### OAXACA, EL PRIMERO EN APROBARLA

Ayer el 11 de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la Reforma al Poder Judicial tras recibirla del Senado de la República. Con esto, se convierte en la primera legislatura local en dar su visto bueno a la iniciativa.

Con 41 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, lo que significa que hasta la oposición avaló la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que vimos en los días anteriores tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Las otras entidades de la federación que dieron su aval a la Reforma Judicial son: Oaxaca, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Nayarit, Baja California Sur y Yucatán. Es de resaltar que Querétaro es la única entidad de la República Mexicana que rechazó en su congreso estatal la Reforma Judicial Luego de recibir el dictamen, fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde recibió el desapruebo de la mayoría.

Fueron las y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Seguro quienes se posicionaron en contra, solamente Christian Orihuela, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), emitió un voto favorable.

De acuerdo con la planeación de dicho Congreso, el dictamen podría pasar al Pleno para su votación el próximo jueves, aunque con un sentido negativo.

No obstante, se dio a conocer que podría ser aprobado a modo de rechazo, pues la mayoría de la Cámara de Diputados está compuesta por legisladores panistas.

En caso de que 8 entidades más den su aval, será publicada en el DOF.

Otras de las entidades que en breve podrían dar su visto bueno en sus Congresos Estatales a la tan polémica Reforma Judicial son, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Zacatecas, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, con lo que se cumpliría la cuota de 17 de 32 estados que aprobarían esta Reforma Judicial 2024 que fue enviada por el Ejecutivo Federal.

En tanto, gobiernos de las entidades que aún no han dado fecha para el aval de la Reforma Judicial como Guerrero, Sinaloa, Tlaxcala Aguascalientes y Guanajuato precisaron que una vez que los congresos de los estados previo a la celebración de la Independencia Nacional suban este análisis, se podrían pronunciar sobre el particular.

Fuente: Gobiernos de los Estados.



Foto: Cuartoscuro



**Foto: Cuartoscuro** 

## PAN EXPULSA A MIGUEL ÁNGEL YUNES PADRE E HIJO, TRAS POLÉMICA POR APOYAR REFORMA JUDICIAL

Por Redacción / El Independiente

I Partido Acción Nacional (PAN) expulsó a los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez y a Miguel Ángel Yunes Linares, por haber respaldado la Reforma Judicial que se votó ayer miércoles en la madrugada en el Senado.

En un comunicado, la Comisión Permanente Nacional anunció la expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares quien fue gobernador panista en Veracruz y de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, actual senador y expresidente municipal de Boca del Río Veracruz.

Las acciones del PAN corresponden a lo prometido por el líder nacional, Marko Cortés, quien aseguró que todo panista que votara en contra de la reforma judicial sería expulsado del partido y tachado de "traidor".

La expulsión de ambos fue confirmada por la Comisión Permanente Nacional, que también informó que fue expulsada Natividad Díaz, diputada local de Oaxaca.

En la sesión, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aprovechó para exhortar a los Grupos Parlamentarios en los congresos Locales a no ceder ante las presiones, ni dejarse cooptar o arrinconar.

En cambio, les pidió votar en contra de la reforma al Poder Judicial.

#### PAN VERACRUZ DESCONOCE A YUNES MÁRQUEZ COMO SU REPRESENTANTE Y LOTACHA DE "TRAIDOR"

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) de Veracruz desconoció a Miguel

Ángel Yunes Márquez como representante del partido blanquiazul. "Condenamos categóricamente el posicionamiento del senador Yunes Márquez a favor de Morena y lo desconocemos como representante de este partido en cualquier ámbito de la vida pública", indicó en un comunicado.

Tras posicionarse a favor de la reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador recibió críticas por parte de su partido y de los partidos opositores PRI y Movimiento Ciudadano.

En el comunicado señalan que la decisión de votar a favor la tomó en función de intereses personales, lo que calificaron como una traición a los ciudadanos que le dieron su voto en las elecciones de 2 de junio.

"La vergonzosa exposición de Miguel Ángel Yunes Márquez (...) es una traición a cientos de miles de ciudadanos a quienes les prometió legislar bajo los principios de la democracia y la libertad".

Finalmente, aseguraron que las legisladoras y los legisladores panistas, funcionarios públicos y liderazgos sociales se mantendrán en la "primera línea de resistencia contra el autoritarismo".

El comunicado fue publicado a las 11 de la noche del 10 de septiembre, minutos después de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se posicionó a favor de la reforma judicial, acto que calificó como "la decisión más difícil de su vida". Ya por la madrugada de este miércoles, sin cambiar ni una coma y tras once horas de sesión, los senadores morenistas y aliados aprobaron en lo general y particular la reforma al Poder Judicial.



# ESTOY LISTA PARA IRME, YA EMPAQUÉ: LÍA LIMÓN

Por Alejandro Lelo de Larrea / CDMX Magacín

ías después de que recibió su constancia como ganador de la contienda para la Alcaldía Álvaro Obregón, el neo morenista Javier López Casarín comenzó a enviar mensajes a la actual alcaldesa, Lía Limón, para que lo más pronto posible se iniciara el proceso de transición.

Ella, nos cuenta, asintió, y la única condicionante que puso fue la legalidad, pues la norma indicaba que formalmente las Mesas para la Transición iniciaban el 1 de septiembre. Después, hubo una modificación y se anticipó al 19 de agosto, pero en un afán de aportar información a su sucesor por el bien de los habitantes de la demarcación, Lía Limón, hasta lo adelantó 10 días más.

Paradojas de la política, ahora no es seguro que se tenga que concluir ese proceso de transición, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría anular en los próximos días ese proceso electoral, por rebase de gastos de campaña de López Casarín, o por calumnia (campaña negra), pues se cubre el requisito de que el resultado sea inferior al 5%, y en este caso fue del 3.1%.

Sin embargo, Lía Limón, en entrevista con CDMX Magacín Radio, no piensa en tal escenario y ella se dice lista para irse. "Yo ya empaqué y dejé todo en orden", expone.

Uno de los hechos que causó extrañeza en la elección de Álvaro Obregón es que los resultados de Lía Limón como alcaldesa son muy buenos, las encuestas, incluso las propias de Morena la daban como puntera, pero no ganó. "No perdimos la elección por falta de trabajo, nos la robaron a la mala". Abunda: "Fue una elección de Estado. Hubo compra de votos de manera descarada. En las casillas había hombres vestidos de negro, con cubrebocas y mariconera comprando votos, intervinieron con programas sociales, presionaron a nuestros líderes, los encarcelaron; quisieron obligar a las beneficiarias de las tarjetas aliadas a declarar en nuestra contra. Nos acusaron de secuestro para intervenir nuestras líneas".

Lía Limón dice que lo mismo ocurrió contra Alessandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc, a quien le expresa todo su respaldo, su solidaridad, porque también le quieren quitar a la mala su triunfo. "Dicen que hubo violencia política de género, es absolutamente absurdo, no hay la más mínima prueba de ello", afirma enfática.

El sábado, durante su informe, la gente le coreaba a Lía Limón que no se fuera de la Alcaldía. "Sentí muy bonito, el cariño se agradece, es la cosecha de lo que sembramos porque sí fueron tres años de mucho trabajo... Me voy con la satisfacción del deber cumplido, dejo una alcaldía infinitamente mejor que como la encontramos, estaban los espacios públicos abandonados, hechos pedazos, a pesar de los obstáculos de un gobierno que nos persiguió, que nos obstaculizó un día sí otro también".

El apoyo a las mujeres es el sello de la administración de Lía Limón en la Álvaro Obregón, en que se atendió de manera directa a más de 50 mil mujeres, redujo el 33% los feminicidios, el 37% las violaciones, se reabrieron 30 estancias infantiles y se les brindo apoyo para empoderarse y vivir en un entorno seguro. Pero esa es otra historia.



Foto: Especial

### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

# **REFORMA JUDICIAL ESTRENA APLANADORA EN CDMX**

Por Alejandro Lelo de Larrea

a aplanadora de Morena y sus rémoras en el Congreso de la Ciudad de México, en sesión del Constituyente Permanente aprobarán, sin mayor análisis y revisión, la minuta del Senado de la República que reforma al Poder Judicial de la Federación, porque la exigencia presidencial es que este mismo jueves se haga el cómputo oficial de que la avalaron al menos 17 de los 32 Congresos Estatales y pueda promulgarla de inmediato.

El plan es que el 15 de septiembre, a la hora del Grito de Independencia, de la conmemoración de la "primera transformación de México", López Obrador pueda arengar que esta reforma va a consolidar la suya, la que llama "cuarta transformación de la vida pública de México", con lo que ello signifique, para bien o para mal, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre. El péndulo de la historia: así de veloz, en 2013, el entonces presidente Enrique Peña procesó la reforma Constitucional en materia energética, que aprobaron PAN, PRI y PRD.

La minuta del Sendo entrará en fast track, directo al Pleno para su discusión de trámite e inmediata aprobación. Morena cuenta ya con poco más que la mayoría calificada: 46, de los 44 necesarios. Ellos hicieron antes su tarea de "compra" de tres diputados, pues originalmente tenían 43.

En el PAN CDMX, así como con los senadores Miguel Ángel Yunes, no estuvieron exentos de traiciones. Aquí fue el caso de Luis Chávez, mala selección del partido al seleccionarlo candidato. Había señales de que se iría: desde el año pasado traía fricciones con el panismo. Otro indicador debió ser que su padre, Higinio Chávez, hace al menos un par de años pasó del PRD a Morena. Era previsible su salida. Guardadas proporciones, se parece mucho al caso de los Yunes de Veracruz, donde hay una corresponsabilidad de traición por parte del ex dirigente Marko Cortés. El martes acusó que los Yunes habían negociado impunidad a cambio del voto a favor de la reforma judicial. O sea, si afirma que negociaron impunidad, es que cometieron algún o algunos delitos, lo que seguramente sabía Cortés, quien por ello se convierte en un traidor para con sus electores, porque le puso al pueblo candidatos de esa calaña, que previsiblemente iban a vender su voto, como ocurrió.

Para darse una idea de cómo viene la oposición panista en la Ciudad de México, hay que checar la postura de dos liderazgos importantes. Por un lado, Luisa Gutiérrez, quien terminó su periodo como diputada local el 31 de agosto, en que era vicecoordinadora, hizo un llamado para que se haga un análisis más profundo de la minuta, incluso con parlamento abierto, que significaría incluir en una discusión a la sociedad, especialistas, abogados, jueces, magistrados. Topó con la intransigencia de la urgencia de la línea presidencial.

Por otro lado, la postura dura: Andrés Atayde, coordinador de los diputados locales, quien acaba de dejar hace unos días la presidencia del PAN en la CDMX. Directo, sin rodeos, advierte que van a votar en contra, también sin que le hayan dado tiempo suficiente para estudiar la minuta, porque no hay condiciones para otra cosa.

Todo apunta que Atayde será el duro, el "malo" de la película, el combativo ante los embates de Morena, para tratar de ganar los debates, porque para las votaciones no le alcanza. Cuando se trate de que en el Congreso eventualmente logre algo la oposición, por ejemplo el paquete presupuestario, alguna reforma para su demarcación, será porque los alcaldes lo negociaron directo con la jefa de Gobierno, con quien ya hubo reuniones de acercamiento en estos días. Lo veremos.

# **GLORIETA DE COLÓN**

# **MORENA NO TIENE** CANDIDATOS PARA LA ÁO

vez más probable de que Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación (TEPJF) anule la elección en la Alcaldía Álvaro Obregón, Morena va a tener serias dificultades para ser competitivo. Eduardo Santillán ya está en otra ruta: va a la selección para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que también participarán otros aspirantes, como Ricardo Peralta, quien en

'n el caso cada su momento también quiso competir por la ÁO. También competirán por la Fiscalía, nos ydicen, Renato Sales o el fiscal cuñado, Ulises Lara, a quien otros apuntan para ser director de la Central de Abasto -no es broma-. Como para la contienda del 2 de junio el candidato fue hombre, quieren que así se repita, por lo que Valentina Batres, diputada local, no sería candidata. Entre los que se vislumbran competitivos, ya sólo gueda el caso del diputado de la CDMX, Fernando Zárate Salgado, pero no es seguro, porque quizá se lo lleva Clara Brugada o Claudia

Sheinbaum a su Gabinete. Del otro lado, si Lía Limón decide participar, no va a ser fácil ganarle a la buena.

#### POR FIN RESOLVERÁ QUEJA EL IECM

Consultamos a Erika Estrada, presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), por qué después de más de 130 días no han resuelto la queja que presentó el 29 de abril la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía La Magdalena Contreras, Daniela Nitza Garduño Alvarado, quien se dice revictimizada por el silencio de la autoridad. Ella acusó que padeció violencia política contra la mujer en razón de género, de parte del candidato de Morena a esa Alcaldía, Fernando Mercado Guaida, y de su hermano, Diego (de MC), quien iba para concejal en Tlalpan. Ella presentó un juicio contra el IECM ante el "TECDMX-JEL-323/2024" para que resuelva de inmediato. La consejera Estrada nos dijo que todo se ha prolongado porque hubo impugnaciones sobre esa queja, pero muy pronto van a resolverla, es cosa de días, nos aseguró. Tendrá que ser antes de que Mercado rinda protesta como alcalde, porque de resultar responsable, podrían impugnar que asuma el cargo.



Foto: Especial

#### CONFIDENTE EMEEQUIS



# LA POLÍTICA DEL CALABOZO

funciodel narios gobierno de López Obrador suelen descalificar a los jueces con frecuencia. Lo hacen desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Un asunto que

La secretaria de Seguridad,

Rosa Icela Rodríguez, hizo

un listado de decisiones

que ella considera

desafortunadas emitidas

por jueces y magistrados.

Frente al presidente López

Obrador, en la conferencia

de este martes, se quejó de

quienes determinaron que

Mario Marín podía continuar

su proceso en reclusión

domiciliaria

sería preocupante en otras circunstancias, pero que ya es alarmante luego de lo que aprobó el Senado y que en los hechos cancelará el esquema de división de poderes.

La tónica ya no será de amago, sino de instrucción directa, cuando ya cuenten con los juzgadores que serán electos por voto popular, los que, en su gran mayoría, le van a deber el cargo a quienes los postularon, es decir, al actual gobierno y al que entrará en funciones el 1 de octubre próximo.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríquez, hizo un listado de decisiones que ella considera desafortunadas emitidas por jueces y magistrados. Frente al presidente López Obrador, en la conferencia de este martes, se quejó de quienes determinaron que Mario Marín podía continuar su proceso en reclusión domicilia-

ria. El exgobernador de Puebla está acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

Es un asunto que hiede, porque se documentaron, en su momento, redes de pederastia y otros abusos contra menores.

Lo curioso del reclamo, cosas de la agenda, se diría, es que los reproches coincidieron con el pacto que hizo Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, para que Miguel Ángel Yunes Márquez y

su padre y tocayo Yunes Linares, se sumaran a la votación en favor de la Reforma Judicial.

¿Y que tiene esto que ver con Mario Marín? Nada más y nada menos, que Yunes Linares trató de impedir, a punta de pistola, la impresión de "Los Demonios del Edén", porque ahí se le menciona. Y justo es ese texto el que motivó que policías judiciales de Puebla privaran de su libertad a la escritora, Lydia Cacho.

Otro asunto en el que hay quejas, es el de Emilio Lozoya. Ya no está tras las rejas, pero tiene que usar brazalete y no puede abandonar la Ciudad de México.

Sí, es un tema escabroso, pero en particular porque la FGR trató de utilizarlo para presionar a políticos de diversos partidos, y en particular el PAN, con el argumento, nunca probado, de que recibieron dinero para aprobar reformas en el contexto del Pacto por México.

Ese expediente, más que trucado, motivó que el ahora senador Ricardo Anaya haya optado por abandonar el país por varios años.

Pero, y esto es lo realmente importante, respecto a los sobornos de Odebrecht, el único que confesó haberlos recibido es el exdirector de Pemex, a quien tuvieron como testigo colaborador en la FGR por años, pero dejó de servirles porque es un mitómano.

También les molesta que Jesús Murillo esté recluido en su propia residencia.

Lo querían en una celda, aunque por edad y salud tenga la oportunidad de medidas cautelares menos estrictas.

Lo evidente es que no le perdonan, al ex titular de la PGR, el haber revelado lo que en realidad ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Otras quejas son contra los jueces que no giran órdenes de captura contra Francisco Gar-

> cía Cabeza de Vaca, mientras la 4T tiene una alianza con Eugenio Hernández, también ex mandatorio de Tamaulipas, y quien no puede viajar a Estados Unidos porque lo detendrían debido a antecedentes por demás oscuros.

Y ya en el colmo, está el asunto de José Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN al que insisten en involucrar como segundo tirador en el asesinado de Luis Donaldo Colosio.

Jueces y luego magistrados no han obseguiado las órdenes de captura, porque no existen elementos para ello, aunque la encargada de la seguridad sostiene "que hay 50 pruebas contundentes".

Las diferencias entre fiscalías y jueces son naturales y forman parte de un estado de derecho.

Pero eso ya no será así, y solo nos enteraremos de quién habrá caído de la gracia y tendrá que pagarlo en un calabozo.



Foto: Cuartoscuro



### DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EU **ACTUALIZA ALERTA DE VIAJE PARA 30** DE LAS 32 ENTIDADES DE MÉXICO

Por Redacción / El Independiente

ebido al incremento de situaciones de violencia en algunas entidades de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el "Aviso de Viaje" que se encuentra disponible en la Oficina de Asuntos Consulares, con el objetivo de alertar sobre la inseguridad a quienes contemplan visitar tierras mexicanas, como una sugerencia indirecta de que la aprobación de la Reforma al Poder Judicial por los Diputados y Senadores de Moren, no sirve para parar la violencia.

En dicho informe destaca que en el país existen delitos comunes y generalizados, tales como robos, homicidios, secuestros y robos de vehículos, y que el gobierno estadounidense no posee capacidad amplia para brindar servicios de emergencia en muchas de las áreas.

Por el contrario, las únicas dos entidades que se consideran seguras para realizar una visita son Campeche y Yucatán, en las que únicamente se precisa a mantener las precauciones habituales, resaltando que no existen restricciones de viaje para los empleados del gobierno de Estados Unidos.

La alerta menciona seis estados a los que se debe evitar viajar "por violencia y secuestro", los cuales son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Si bien, detalla las situaciones delictivas que aquejan a cada uno, todos coinciden en la perpetración de delitos violentos, la expansión de pandillas y la presencia del crimen organizado; se resaltan tiroteos, asesinatos y actividades de extorsión.

En el caso de Sinaloa, subraya que "Los delitos violentos están muy extendidos.

Las organizaciones criminales tienen su base y operan" en dicho lugar.

Por otra parte, el Departamento de Estado coloca otras siete entidades para "reconsiderar" realizar un viaje.

Se trata de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

En dichas zonas también se ejecutan acciones delictivas y violentas; sin embargo, no tienen el mismo grado de peligro como las anteriores.

En algunas se especifican las actividades de pandilleros o la comisión de homicidios, los cuales, en determinadas ciudades parecen ser "selectivos", como en el caso de Tijuana, sin descartar la posibilidad de que se lesione o asesine a transeúntes.

Por lo que se refiere a la recomendación de "extremar precauciones", el Departamento señala a la capital mexicana y a 16 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En algunas partes de dichos lugares pueden ocurrir delitos, pero se insta a los viajeros a mantener cuidado en los sitios que se dispongan a frecuentar.

Para las personas que decidan viajar a México, el Departamento de Estado pone a disposición algunas recomendaciones, tales como mantener el contacto constante con familiares y amigos para informarles sobre la visita y planes de ésta; utilizar carreteras de peaje; evitar conducir solo o de noche; tener precaución en la asistencia a establecimientos como bares y clubes nocturnos, o al acudir a un banco o cajero automático.

También exhorta a "no mostrar signos de riqueza, como usar relojes y joyas caras".

Con información de: (https://travel.state. gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html)



Foto: Archivo Cuartoscuro

#### VIOLENICIA EL I

# VIOLENCIA: EL MAYOR LEGADO DE LOS GOBERNADORES SALIENTES: EMEEQUIS

n las próximas semanas comenzará el cambio de gobiernos en nueve entidades del país tras los comicios del 2 de junio: Ciudad de México, Guanajuato, Tabasco, Puebla, Veracruz, Morelos, Yucatán, Jalisco y Chiapas.

El incremento en homicidios, robos, feminicidios y delitos de violencia sexual son algunas de las herencias de las administraciones salientes, que serán el nuevo reto de los gobernantes entrantes, algunos de ellos con gestiones partidarias distintas, señala Gloria Piña (@GloriaPE\_), en su investigación para EmeEquis.

Estas nueve entidades albergan el 36.7% de todos los homicidios ocurridos hasta el mes de julio de 2024, y el 34% de todos los casos ocurridos durante el año pasado; de acuerdo con datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Algunas entidades que registran aumento en su tasa de homicidios durante el último año, en comparación con el primer año de la gestión saliente son: Chiapas, Morelos y Yucatán; mientras que los demás tuvieron incrementos variables durante el resto de la gestión.

Además de los incrementos en la homicidios para estas entidades, durante los últimos comicios fueron asesinados 67 políticos en México, de los cuales 47 eran aspirantes a un cargo de elección popular.

Los estados más violentos durante los comicios fueron Guerrero, Michoacán y Chiapas, este último fue uno de los estados que cambiará de gobernador.

En sólo uno de los estados con cambio de gubernaturas las administraciones partidistas cambiaron.

El estado de Yucatán, uno de los últimos bastiones del panismo, fue arrebatado por Morena, que se llevó otras seis gubernaturas.

Los estados que continúan con gobiernos de contracorriente son Jalisco, que mantuvo Movimiento Ciudadano y Guanajuato, la única entidad ganada por la coalición PRI, PAN, PRD.

Durante estos comicios, pese al mandato de paridad por proponer más candidatas mujeres, tres ganaron una gubernatura.

Clara Brugada mantuvo el gobierno de Morena en la Ciudad de México, Libia Denisse García hizo lo propio con el PAN en Guanajuato, y Rocío Nahle consolidó a Morena en Veracruz.

#### **GUANAJUATO**

El primero en efectuar un cambio de gobierno será el estado de Guanajuato.

El próximo 25 de septiembre culmina la gestión del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esta es una de las últimas entidades gobernadas por gobiernos distintos al oficialista.

En la nueva administración, esta entidad será gobernada por primera vez por una mujer.

La candidata Libia Denisse García, de la coalición "Fuerza y Corazón por México" (PAN, PRI, PRD), fue electa con el 51.8% de los votos.

Durante la gestión del panista, el aumento más considerable en incidencia delictiva se dio en el delito de extorsiones; ya que, durante 2019, el primer año de gobierno Diego Sinhue, se reportaron 18 casos, mientras que durante el año pasado se registraron 801 reportes y 561 en lo que va de este año.

De igual forma los feminicidios registraron una tendencia a la alza de 14.3% durante la gestión panista.

Mientras que durante el primer año de gobierno se reportaron 18 feminicidios, al fin del año pasado fueron 26 asesinatos de mujeres.

#### **TABASCO**

El estado de Tabasco, gobernado por Carlos Manuel Merino Campos.

El próximo 30 de septiembre deja el gobierno en manos del también morenista, Javier May, quien obtuvo el 80.5% de las votaciones a su favor.

Durante su gestión, los delitos de violencia sexual tuvieron un incremento consistente en comparación con el primer año de gobierno donde se reportaron 1,485 casos al cierre del año pasado se registraron 1,509 carpetas de investigación.

En lo que va de este año, en el estado de han reportado 685 casos.

En el estado de Tabasco se reportó el año 2022 con la mayor incidencia de violencia con 1,190 homicidios, de los cuales 382 fueron clasificados como homicidios dolosos.

Hasta julio de este año en la entidad se han contabilizado 691 personas asesinadas.

#### **MORELOS**

El próximo 30 de septiembre finaliza la administración de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; sin embargo, la gestión pasa a manos del mismo partido.

La morenista, Margarita González Saravia ganó las elecciones con el 48.3% de las votaciones.

El gobierno del exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco finalizará con la tendencia más alta en homicidios y homicidios dolosos de los últimos cuatro años.

De tener una tendencia de mil homicidios anuales, durante el año pasado la cifra llegó a mil 595, con un aumento progresivo promedio de 16% cada año.

En lo que va de 2024, en la entidad se han reportado 1.014 homicidios, de acuerdo con información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta misma tendencia a la alza se identifica en los reportes de robo.

Durante el inicio de su gestión se reportaron 16 mil 301 incidentes de robo y pese a que la cifra había notado una incidencia a la baja, reportó su nivel más alto durante el año pasado al registrar 15 mil 385 robos; mientras que en lo que va de este año ya fueron reportados 7,323 casos.

Al igual que Tabasco, en Morelos se registró un aumento en casos de violencia sexual con una tendencia a la alza promedio del 5% anual.

Mientras que en el primer año de gestión de Cuauhtémoc Blanco se reportaron 1,053 delitos de violencia sexual, para el final del año pasado fueron 1,261 casos y en lo que va da este año, 602 incidentes.

#### YUCATÁI

El panista Mauricio Vila Dosal deja el gobierno de Yucatán el próximo 30 de septiembre; en su lugar iniciará la primera gestión morenista del estado.

Joaquín "Huacho" Diaz Mena, candidato de Morena fue declarado ganador en los comicios.

Pese a ser una de las entidades con la más baja incidencia delictiva, durante la gestión del panista se identificó aumentos en los delitos de feminicidio, extorsión y las carpetas de investigación iniciadas por narcomenudeo.

Durante la gestión de Vila se registraron 31 feminicidios.

En comparación a su primer y último año de gobierno, este delito tuvo un aumento al pasar de 3 casos durante 2019 a 8 durante el año pasado.

En tanto, el delito de extorsión aumentó de un caso reportado a 14 durante el año pasado; así como las carpetas de investigación por narcomenudeo de 165 a 391 durante el año pasado.

#### CIUDAD DE MÉXICO

La capital del país, gobernada por Claudia Sheinbaum y que había sido encomendada a Martí Batres Guadarrama desde la segunda mitad de 2023, pasará a estar a cargo de la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada, a partir del siguiente mes. El delito que reportó incremento durante la gestión morenista en la Ciudad de México fue la violencia sexual.

Durante la gestión de Claudia Sheinbaum se identificó un aumento promedio del 14.23% anualmente.

Durante 2019 el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se reportó una incidencia de 6,499 casos de violencia sexual, la cual aumentó a 11,025 casos durante el año pasado.

Hasta julio de 2024, se han registrado 6,169 denuncias en la capital.

#### **JALISCO**

El próximo 5 de diciembre finaliza el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez al frente del estado de Jalisco, sin embargo, el estado se mantendrá





Foto: Cuartoscuro

gobernado por Movimiento Ciudadano con Pablo Lemus.

Al igual que la Ciudad de México, en Jalisco se reportó una incidencia delictiva de aumento para delitos de violencia sexual, como abuso sexual y violación, entre otros.

El alza promedio de este delito durante la gestión de Alfaro fue de 27.2%.

Mientras que durante su primer año de gestión se registraron 3,429 casos, al finalizar el año pasado los reportes subieron a 7,441 casos de violencia sexual.

En lo que va de este año los delitos de esta índole son de 3,957 casos.

#### **CHIAPAS**

El gobernador morenista, Rutilio Escandón Cadenas finaliza su gobierno el 7 de diciembre y pasará a manos de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Sin embargo, el gobierno seguirá a cargo de Morena.

En esta entidad se reportó un incremento del 3% promedio anual por el delito de homicidio.

Mientras que durante su primer año de mandato se registraron 1,186 homicidios, para finalizar el 2023, se registraron 1,277.

En lo que va de este año se han contabilizado 895 homicidios.

#### **PUEBLA**

El último cambio de gobierno será en Puebla, donde el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina termina su gestión el próximo 15 de diciembre. El morenista estuvo desde diciembre de 2022 como gobernador sustituto, tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta, fallecido el 13 de diciembre de aquel año.

Sin embargo, su gestión también estuvo acotada, ya que tomó el cargo tras el fallecimiento de la gobernadora electa Martha Érika Alonso, que falleció junto a su esposo Rafael Moreno Valle a finales de 2018.

En el estado de Puebla, la incidencia delictiva registra un aumento en los delitos de trata de personas y narcomenudeo durante la actual gestión morenista.

Mientras que durante 2020 se reportaban 13 casos de trata de personas, durante el año pasado se reportaron 71 delitos. Durante la actual gestión en Puebla se registró un aumento promedio del 113% anual por el delito de trata de personas.

De igual forma las carpetas de investigación por narcomenudeo reportaron un alza del 19.3%.

Mientras que durante 2020 se registraron 1,273 delitos de narcomenudeo, para finales del año pasado fueron 1,984.

Mientras que en lo que va de este año, los reportes suman 964 reportes hasta el mes de julio.

#### **VERACRUZ**

El próximo 30 de noviembre, el gobernador morenista Cuitláhuac García dejará su cargo en Veracruz y pasará a manos de Rocío Nahle, quien obtuvo el 53% de los votos en los comicios pasados.

Esta es una de las tres entidades que serán administradas por una mujer entre los gobiernos salientes.

Los delitos relacionados a la violencia sexual serán el principal reto para la nueva gobernadora, ya que en la gestión de Cuitláhuac García aumentaron en un 7% anualmente. Mientras que durante el primer año de gestión se reportaron 2,912 delitos de esta índole, al finalizar el 2023 la cifra subió a 3,656 casos, la incidencia más alta de los últimos seis años.

En lo que va de 2024, los delitos de agresión, abuso sexual y violación reportan 1,918 denuncias. **@GloriaPE\_** 



Foto: Cuartoscuro

# RUBÉN ROCHA ADMITE DISPUTA DE GRUPOS ARMADOS EN SINALOA

PRO.- El gobernador Rubén Rocha Moya emitió un mensaje en donde admite que existe una confrontación entre grupos rivales del crimen organizado, el cual ha derivado en ataques en Cosalá, Elota y Culiacán desde este lunes.

El ejecutivo estatal informó que tienen conocimiento que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales, y que "ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos por parte de las fuerzas del orden", dijo.

"Entonces, admito, pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido", añadió.

En su mensaje de poco más de 3 minutos, Rocha Moya señala que llegaron al estado 100 elementos de las Fuerzas Especiales, así como cuatro vehículos Texas, los

cuales son aeronaves tripulables por aire y tierra, así como helicópteros que sobrevuelan zonas sobre todo de Culiacán.

Los enfrentamientos comenzaron este lunes luego de la presunción de una guerra entre las facciones de los hijos de Joaquín Guzmán Loera "el Chapo" y de Ismael Zambada García "El Mayo", este último presuntamente entregado a la justicia de Estados Unidos por Joaquín Guzmán, uno de los hijos del "Chapo".

Y hoy miércoles, por tercer día consecutivo, los hechos violentos siguen sacudiendo a la capital de Sinaloa con enfrentamientos en Quilá y bloqueos en las carreteras México 15 (la tercera más grande del país) y el libramiento Benito Juárez "la costerita".

También existe confirmación de cuatro jornaleros agrícolas heridos durante un enfrentamiento mientras se trasladaban a bordo de un camión a sus labores en el sur de Culiacán.



**Foto: Cuartoscuro** 

# SE REANUDAN ENFRENTAMIENTOS ARMADOS EN CULIACÁN, SINALOA

PRO.- Por segundo día consecutivo grupos armados se enfrentan entre sí en la ciudad de Culiacán, esta vez en la salida sur de la capital en uno de los accesos principales al casco urbano y de gran tráfico vehicular.

Las agresiones fueron videograbadas por transeúntes en la zona conocida como la salida sur, los cuales fueron negados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

"Se informa a la opinión pública que no hay enfrentamientos en Culiacán o alrededores de los cuales corre el rumor e imágenes que no corresponden, hubo detonaciones al aire, en la salida sur de la ciudad", refiere el comunicado.

Se reportan también incidentes en la sindicatura de Culiacancito, en las cercanías de Huertos del Pedregal, sitio en donde habrían secuestrado a Ismael Zambada García, el Mayo, sin embargo, esto también fue descartado por la SSPE.

Sin embargo, minutos más tarde del comunicado de la SSPE, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil interrumpió una entrevista con medios locales debido al reporte de personas armadas en el sur de Culiacán.

"Ahorita nos están informando de esta movilización de grupos armados en la México sur, entrada sur de Culiacán, entonces, si me lo permiten, voy a atender este tema".

Por la mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya círculo un video a través de su departamento de comunicación social en donde aparece paseando por el parque las Riberas, imagen que fue retomada por medios con el mensaje de que está garantizada la seguridad.

Respecto a la actividad productiva en la ciudad, muchas escuelas cancelaron las clases debido al ausentismo mientras que también algunos establecimientos también cerraron sus puertas.

Los enfrentamientos armados se dan en medio de rumores de una guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa de los "Chapitos" y los "Mayos", integrado por hijos del Chapo Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada.



Foto: Cuartoscuro

# MUERE A LOS 86 AÑOS, EL EXPRESIDENTE Y DICTADOR PERUANO, ALBERTO FUJIMORI

Por Redacción / El Independiente

ima (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) falleció ayer miércoles en su residencia de Lima a los 86 años, tras "una larga batalla contra el cáncer", confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori.

"Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma.

Gracias por tanto papá", publicó Keiko Fujimori en la red social X, en un mensaje que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sachie y Kenji.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.

"Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia", expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992. "Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo", agregó el letrado.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CortelDH). En las últimas horas, sus partidarios y colaboradores más cercanos se acercaron a su domicilio a indagar sobre su estado de salud, e incluso algunas excongresistas, como Luisa Cuculiza, contaron a la prensa que Fujimori les respondió brevemente el saludo.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Congreso peruano, la fujimorista Patricia Juárez, pidió a los peruanos: "oren por él, por la salud del presidente Fujimori".

En un pronunciamiento hecho a los periodistas, Juárez dijo que sus "oraciones y pensamientos están con el presidente Alberto Fujimori", acompañada por otros integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.

Otro legislador de Fuerza Popular y médico personal del exgobernante, Alejandro Aguinaga, declaró, horas antes, que Fujimori estaba "luchando" en ese momento por su vida.

"El presidente está luchando (...) Vista la situación actual y como consecuencia de las informaciones (que circulan acerca de su salud) pedimos que se restrinjan las visitas y reiteramos nuestro agradecimiento (por el interés en Fujimori)", dijo a los periodistas apostados en la puerta de la casa.

Poco después, la Presidencia de Perú expresó en un mensaje en la red social X su preocupación por la salud del exgobernante.

"Desde la Presidencia de la República expresamos nuestra preocupación por la salud del expresidente Alberto Fujimori y hacemos votos por su pronta recuperación. Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza", señaló.



Foto: EFE

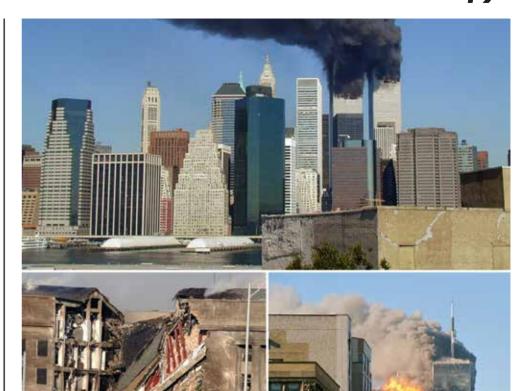

Foto: Wikimedia Commons

# LATENTES AÚN ATENTADOS TERRORISTAS EN EL MUNDO: INTERNACIONALISTAS

Por Luis Carlos Silva

23 años de los atentados en los Estados Unidos, del 11 de septiembre en Nueva York, El Pentágono y Pensilvania, el mundo ha cambiado y a pesar de que la seguridad se ha relajado en varios aeropuertos el fantasma del terrorismo está latente en diversas regiones del mundo advierten internacionalistas y catedráticos.

Luego de que las revisiones en los principales aeropuertos del mundo ya no son tan estricta como cuando ocurrieron los atentados terroristas del Al Qaeda a las torres gemelas, al edificio del Pentágono y en la ciudad de Pensilvania, los expertos en seguridad internacional John Omalley y Steven Johanson criticaron que la seguridad aeroportuaria este tan relajada.

"A nadie se le debe o puede olvidar que el 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió por los atentados más crueles nunca vistos en el mundo con grupos extremistas e islámicos que siguen vigentes", alertaron.

Desde su punto de vista, Osama Bin Laden es solo un rostro del terrorismo islámico, pero no hay que olvidar que existen muchos más como los grupos terroristas de Yemen, de Al Jazzira, o de los propios Palestinos que siguen pelando en Medio Oriente justo ahora.

Steven Johanson analista y consultor en temas de terrorismo en Medio Oriente por la Universidad de La Rosa en Estados Unidos, dijo que en al menos 60 aeropuertos del mundo de América y Europa había revisiones muy rudas desde 2001, pero que por lo menos esto dejó de aplicarse desde 2017.

Argumentó que los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Japón elaboraban un triple escaneo corporal a viajeros y usuarios de líneas aéreas para evitar atentados terroristas, pero de unos años a la fecha, esto terminó.

Ambos expertos reconocen que a más de dos décadas de distancia de los atentados que cambiaron el rumbo de la aviación en el mundo, los gobiernos no pueden relajar la seguridad en aeropuertos, estaciones de trenes, cruceros y ciudades porque el terrorismo sigue actuando.

Por último, recordaron los atentados en España y Francia que sacudieron al mundo en 2004 y 2015 que colocaron a Europa en el ojo del huracán y que a lustros de distancia nos muestran que como ciudades y naciones del mundo seguimos siendo endebles.

Fuente: Internacionalistas y catedráticos.



# LOS DOCUMENTOS QUE CONFIRMAN QUE LA CIA, SÍ PARTICIPÓ EN EL GOLPE DE ESTADO EN CHILE: *PRENSAOPAL*

Por Redacción / El Independiente Segunda parte

OCUMENTO 1: CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, CARTA AL SENADOR WILLIAM FULBRIGHT, [RESUMEN DEL REPRESENTANTE MICHAEL J. HARRINGTON DEL TESTIMONIO SECRETO DEL DIRECTOR DE LA CIA, WILLIAM COLBY, SOBRE OPERACIONES ENCUBIERTAS EN CHILE], 18 DE JULIO DE 1974

18 de julio de 1974

En abril de 1974, el director de la CIA, William Colby, compareció en una sesión ejecutiva a puertas cerradas del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y ofreció un extenso resumen de las operaciones encubiertas de la CIA en Chile entre 1970 y 1973. El representante Michael J. Harrington, un congresista liberal de Massachusetts, obtuvo permiso del presidente del comité, Lucian Nedzi, para revisar el testimonio clasificado de Colby. Harrington luego escribió este resumen del testimonio en forma de carta al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, William Fulbright. El resumen describe la campaña clandestina de 8 millones de dólares de la CIA para "desestabilizar", según Harrington, el gobierno electo de Salvador Allende. Identifica, por primera vez, al "Comité 40", presidido por el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, como el que supervisa estas operaciones encubiertas para socavar a Allende.

Cuando el senador Fulbright no respondió al llamado de Harrington para que se celebraran audiencias y se realizara una investigación a fondo sobre las operaciones de la CIA en Chile, a principios de septiembre de 1974 un miembro de alto rango del personal de Relaciones Exteriores del Senado, Jerome Levinson, le pasó discretamente una copia de la carta de Harrington al periodista de investigación Seymour Hersh. El artículo de primera plana de Hersh del 8 de septiembre de 1974 en el New York Times —"El jefe de la CIA le dice a la Cámara de Representantes que la campaña de \$8 millones contra Allende, 70-73"— se basó en el resumen de Harrington en la carta.

#### DOCUMENTO 2: NSC, KISSINGERTELCON, CONVERSACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA CIA, WILLIAM COLBY, SOBRE EL INMINENTE ARTÍCULO DE HERSH SOBRE LA CIA EN CHILE, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1974

5 de septiembre de 1974 Fuente: Colección Kissinger Telcon del Archivo de Seguridad Nacional. Mientras Hersh comenzó a llamar al Departamento de Estado para pedirle comentarios antes de publicar su artículo, Henry Kissinger llama al director de la CIA, William Colby, para hablar sobre la filtración. Kissinger quiere saber cómo consiguió Hersh la información sobre las decisiones del Comité 40 sobre las operaciones encubiertas en Chile y qué hizo allí la CIA. Colby promete "tratar de ponerse en contacto con Hersh y ver qué tiene".

#### DOCUMENTO 3: DEPARTAMENTO DE ESTADO, MEMORÁNDUM INR, "PRÓXIMO ARTÍCULO DEL NEW YORK TIMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA DE ESTADOS UNIDOS QUE AFECTAN A CHILE", SECRETO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1974

5 de septiembre de 1974

Fuente: Colección Archivo de Seguridad Nacional de Chile.

Después de que funcionarios del Departamento de Estado reciben llamadas de Hersh para que hagan comentarios, la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento revisa las decisiones del Comité 40 sobre Chile para evaluar el posible daño que podrían causar las futuras revelaciones. El oficial del INR James Gardner señala que el comité presidido por Kissinger que supervisa las operaciones encubiertas había "indagado en este período sobre la viabilidad y posibilidad de apoyo al ejército chileno en caso de que éste ideara un intento de golpe de Estado contra Allende [y] discutió la posibilidad de crear presiones contra Allende precipitando una crisis económica en Chile".

#### DOCUMENTO 4; CASA BLANCA, MEMORANDO DE CONVERSACIÓN, "VISITAS; COMITÉ 40 [CENSURADO]", SECRETO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1974

6 de septiembre de 1974

Fuente: Proyecto de desclasificación de Clinton sobre Chile.

En una reunión informativa en la Oficina Oval para el presidente Ford y el vicepresidente Rockefeller, Henry Kissinger les informa sobre el próximo artículo del New York Times . Describe engañosamente los esfuerzos financieros encubiertos para bloquear la ratificación por parte del Congreso chileno de las elecciones de Allende y luego afirma que "después de las elecciones pusimos dinero en partidos y periódicos de la oposición" que estaba "diseñado para mantener en marcha el proceso democrático". Según Kissinger, "no hubo ningún intento de golpe de Estado. Aunque podría haberlo habido si en 1970 no



Foto: Wikimedia Commons

hubiéramos fracasado". Diez días después, el 16 de septiembre de 1974, después de que el artículo de Hersh generara un gran escándalo, el presidente Ford vuelve a afirmar esta tergiversación de las operaciones de la CIA en Chile durante una conferencia de prensa.

#### DOCUMENTO 5: DEPARTAMENTO DE ESTADO, KISSINGER TELCONS, [CONVERSACIONES CON EL REPORTERO DE ABC NEWSTED KOPPEL SOBRE EL ARTÍCULO DE HERSH], 9 DE SEPTIEMBRE DE 1974

9 de septiembre de 1974

Fuente: Colección Kissinger Telcon del Archivo de Seguridad Nacional.

Al día siguiente de la publicación del artículo del New York Times sobre Chile, el periodista de ABC News Ted Koppel habla por teléfono con Kissinger a las 16.30 y de nuevo a las 16.45 para averiguar si la historia de Hersh es "esencialmente exacta hasta donde llega". Kissinger rechaza las acusaciones. "Mira, nada de esto tiene nada que ver con un golpe de Estado de todos modos. Así que todo esto es una tontería total", afirma. "No tiene nada que ver con el golpe, Ted, créeme".

#### DOCUMENTO 6: CASA BLANCA, MEMORÁNDUM, "POTENCIAL VERGÜENZA POR LAS DESCRIPCIONES DEL COMITÉ 40", SECRETO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1974

11 de septiembre de 1974

Fuente: Colección Archivo de Seguridad Nacional de Chile.

Mientras los funcionarios de la administración Ford se ven obligados a hablar públicamente por primera vez sobre el Comité 40, los asesores de la Casa Blanca se preocupan por la atención pública y las descripciones oficiales inexactas de esta entidad ultrasecreta. Hasta ahora, señala este memorando para el asesor adjunto de seguridad nacional Brent Scowcroft, "el nombre, la existencia y la membresía del Comité han sido tratados como información clasificada y no han sido confirmados oficialmente ". Aunque un portavoz del Departamento de Estado ha declarado que los proyectos encubiertos del Comité 40 se aprueban por unanimidad, el memorando aclara que ha habido numerosos ejemplos de desacuerdo sobre las operaciones en Chile, y Kissinger, como presidente, ha sido el "árbitro final" de las decisiones clave.

# DOCUMENTO 7: CIA, CABLE, [CONTACTO CON AGENTES CHILENOS], SECRETO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1974

12 de septiembre de 1974

Fuente: Archivos de la Ley de Registros del Asesinato de JFK

El día que el artículo de Hersh aparece en el New York Times , la estación de la CIA en Santiago de Chile comienza a contactar a sus agentes chilenos para evaluar los daños a sus operaciones y sus reacciones a las revelaciones. La estación luego transmite las conversaciones con varios agentes chilenos identificados por nombres clave como FU-



Foto: Wikimedia Commons

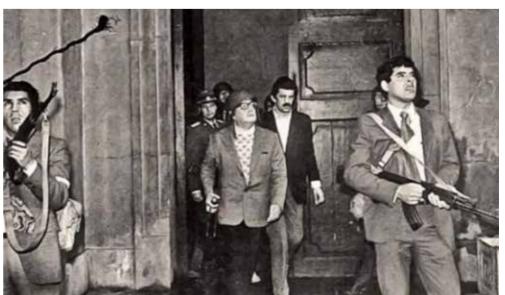

Foto: Wikimedia Commons

BARGAIN, FUPOCKET y FUBRIG, nombres clave que reflejan sus posiciones en el ejército chileno, el partido político Demócrata Cristiano chileno y el periódico El Mercurio, que la CIA financió como un megáfono de la oposición al gobierno de Salvador Allende.

Según este informe, un agente dentro del ejército chileno, FUBARGAIN-1, dijo a la CIA que "el general Pinochet no parecía muy molesto, pero [había] comentado... que la revelación 'parecía ser una tontería'". El mismo agente dijo a la CIA que otros oficiales militares chilenos más jóvenes interpretaron la filtración como un intento deliberado de "dañar a [la] Junta y poner en duda falsamente su independencia y su papel en la caída de Allende".

#### DOCUMENTO 8: CASA BLANCA, MEMORANDO DEL ACTA, "REUNIÓN DEL GABINETE, 17 DE SEPTIEMBRE - 11 A. M., SECRETO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1974

17 de septiembre de 1974

Fuente: Biblioteca Presidencial Gerald Ford Un día después de reconocer y defender públicamente las operaciones encubiertas de la CIA en Chile, el presidente Ford celebra una reunión de gabinete dedicada a la cuestión de las operaciones encubiertas y el impacto de las filtraciones sobre la CIA en Chile. Después de que el presidente defiende las acciones encubiertas, Kissinger informa al gabinete sobre la necesidad de operaciones encubiertas y medidas para detener las filtraciones sobre ellas. Insinúa que Estados Unidos debería considerar una Ley de Secretos Oficiales británica para restringir la información pública sobre la CIA. "Enfrentamos amenazas a las instituciones democráticas en todo el mundo y necesitamos acciones encubiertas para lidiar con ellas. Por su naturaleza, no hablamos de ellas", informa al gabinete. "Entonces, ¿cómo lidiamos con las filtraciones? Gran Bretaña es sin duda una democracia, pero un periódico británico no podría publicar estas cosas".

En relación con Chile, Kissinger culpa a la mala gestión de Allende por el golpe y niega que operaciones encubiertas o presiones económicas hayan jugado algún papel. "El esfuerzo del Comité 40", afirma falsamente, "no era derrocar a Allende sino preservar el sistema democrático para las elecciones de 1976". "Recuerden, [Allende] era un oponente de los EE.UU.", dice a los miembros del gabinete de Ford, "y uno puede preguntarse, ¿por qué no deberíamos oponernos a él?"

DOCUMENTO 9: DEPARTAMENTO
DE ESTADO, KISSINGER TELCON,
[CONVERSACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA

CIA, WILLIAM COLBY, SOBRE FILTRACIONES DE LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA], 20 DE SEPTIEMBRE DE 1974

20 de septiembre de 1974

Fuente: Colección de Kissinger Telcon del Archivo de Seguridad Nacional

Mientras el New York Times publica otro artículo de Hersh sobre el papel de la CIA en Chile, Kissinger se queja al director de la CIA, Colby, de filtraciones que parecen provenir de la propia CIA. "Me estoy cansando de la forma en que actúa la comunidad de inteligencia... si esto sigue así tendremos que hablar con el presidente para ver cómo mantenerlo bajo control", advierte a Colby. "El Comité 40 existe desde hace años [y] los líderes de la SOB en este país saben que esto es así y todos nos están permitiendo tomarlo como si fuera un escándalo".

#### DOCUMENTO 10: LA CASA BLANCA, MEMORÁNDUM, "ANTECEDENTES DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS EN CHILE", EYES ONLY, 31 DE OCTUBRE DE 1975

31 de octubre de 1975

Fuente: Biblioteca Presidencial Gerald Ford A medida que avanza la investigación del Senado sobre el papel de la CIA en Chile, queda claro para la Casa Blanca que el Comité Church ha descubierto importantes irregularidades, incluido el asesinato, apoyado por la CIA, del comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, el general René Schneider, que van mucho más allá de las afirmaciones oficiales de la administración Ford.

El asesor legal del presidente Ford en la Casa Blanca, John Marsh, le envía una serie de recomendaciones sobre las audiencias públicas sin precedentes que el Comité planea realizar para ventilar públicamente la historia reciente de la intervención clandestina de los Estados Unidos contra Allende. Marsh advierte a Ford que su relato de lo que hizo la CIA en Chile, dado en la conferencia de prensa del 16 de septiembre de 1974, tergiversó el alcance y el propósito de las operaciones encubiertas. "Se me ha informado", aconseja al presidente, "que debe tener mucho cuidado debido a una respuesta que dio a una pregunta de la prensa en una de sus conferencias de prensa poco después de convertirse en presidente. Esta pregunta se relacionaba con Chile y me han informado de que la respuesta no es totalmente coherente con los hechos porque no se le habían dado a conocer todos los hechos".

\* Texto completo en: https://prensaopal.cl/2024/09/09/la-millonaria-campana-de-la-cia-contra-allende/

Fuente: Congreso de los Estados Unidos.

TELCON Ted Koppel/Kissinger 9/9/74 - 4:30 p.m.

RELEASED IN FULL

- K: Hello.
- TK: Hi. Thanks very much for calling back. I just wanted to ask you very quickly whether you think someone is -- is someone out to get you on this Chile business?
- K: Look, even thought it is a ridiculous thing.
- TK: Well, I was a little confused by Anderson's statement,
- K: Oh no, did he do something again?
- TK: Well, you know, it was an unsolicited response to a question that wasn't asked in which he gave us a breakdown of the forty committee and the: fact that the committee has to reach unanimous decisions ...
- K: That is also not true.
- TK: It's not true?
- K: Look, \_\_\_\_ reach a unanimous decision. It doesn't have it.
- TK: Well, what he told us is that it has to reach unanimous decision and then it goes to the President for his decision and the implication of what he was saying, of course he didn't say this, I was just reading between the lines, is that you somehow felt that you were going to be held to account solely for what happened in Chile...
- K: Look, none of this has anything to do with the coup anyway. So this
  is all total nonesense. I do not think it is proper to go into the breakdown
  of what this money was spent for. It has nothing to do with the coup. Ted

Fuente: National Security Archive (NSA)



Foto: Wikimedia Commons

The Chile section of the 40 Committee minutes of that date (TAB C) confirms the substance of Mr. Stern's report on State's dissent and Dr. Kissinger's remarks. The minute shows that:

- The Chief and Deputy Chief of State's Bureau of Inter-American Affairs opposed the action taken.
- Under Secretary of State U. Alexis Johnson, State's
   40 Committee principal, "had philosophical reservations."
- Dr. Kissinger was recorded as saying, "I don't see why we need to stand by and watch a country go Communist due to

Fuente: National Security Archive (NSA)



Foto: Wikimedia Commons

# CASABLANCA 2024

# **OPINIÓN**

### KAMALA HARRIS NOQUEA A SU CONTRINCANTE: "NO SOY JOE BIDEN, NI TAMPOCO DONALD TRUMP"

Por Martha Aguilar

n Ohio, "desaparecen los perros y los gatos, secuestran a las mascotas para comérselos", dijo un Donald Trump quien lució molesto por los argumentos de Kamala Harris, en tanto la demócrata, creció en el evento, adquirió confianza y cimbró al republicano donde le duele: "vayan a ver un mitin de él, la gente se va, se sale porque se aburre" de escuchar lo mismo de siempre, dijo.

Un buen espectáculo político donde se pudo observar el crecimiento de una candidata y el estancamiento del republicano, esto debido a que Trump no pudo maltratar a Kamala Harris como a Joe Biden, ni tampoco la demócrata cayó en las bravatas de su contrincante, aunque sí mostró asombro ante la gran capacidad para mentir del jefe MAGA quien dejó atrás su pelo anaranjado.

Obviamente, saliendo del debate Trump envió un mensaje de que había triunfado.

La imagen que proyectó en el evento no fue así, visiblemente molesto no pudo darle sus coscorrones a la demócrata, la estrategia Trump "a mi manera" fracasó de manera rotunda.

El debate arrancó con el tema de la economía, Kamala Harris habló de su plan llamado "economía de oportunidades", un proyecto dirigido a las clases medias, facilidades para adquirir vivienda a bajo costo, el apoyo a los pequeños negocios, a las familias con su primer hijo, recorte impositivo de 6 mil dólares, entre otros puntos.

Una y otra vez, la demócrata lo estuvo insertando en diversos instantes del debate, el objetivo fue que quedara bien claro para los trabajadores y las clases medias.

Donald Trump argumentó lo de siempre, la imposición de aranceles para "hacer pagar a todos por lo que hemos hecho en el mundo",

habló de la inflación "que rompe a los países" y luego saltó a su tema favorito: la inmigración que lleva criminales, dementes, asesinos, etc., a Estados Unidos.

Harris mencionó el Proyecto 2025, y Trump molesto contestó que no tenía nada que ver con eso, "no lo he leído y no lo voy a leer", dijo para luego insistir que Harris no cuenta con ningún plan económico, son "solo cuatro frases".

La demócrata señaló que Trump vendió chips a China, cuando lo importante es asegurar que la competencia del siglo XXI la gane Esta-

dos Unidos, fomentar la inversión en inteligencia artificial, apoyar la fuerza laboral y los derechos de los trabajadores.

La respuesta de Trump fue que "ella es marxista, igual que su padre", y destrozó al país con "políticas locas", nomás que no dijo cuáles.

Y llegó la "cruz" de Trump, el tema del aborto donde patinó al afirmar que los demócratas apoyan el aborto ¡a los nueve meses!, criticó la propuesta de Harris de restablecer el derecho a este proceso en el país, dijo que en el Congreso se iba a atorar.

Los moderadores le preguntaron directamente si apoya o no el aborto, "esto no hay que hablarlo" no pasaría y luego se desvió de nuevo a la migración con el asunto de los perros y gatos que se comen los



Foto: EFE

Harris atacó con los procesos

legales de Trump, son casos

de acoso sexual, atentar

contra la seguridad nacional,

la falta de respeto al estado

de derecho, también

mencionó el tema de la

inmunidad del presidente

concedido por la Corte

Suprema para señalar cómo

sería un Donald Trump con

ese poder

inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio; habló de una "Venezuela con esteroides" que es más segura porque sus delincuentes se fueron a Estados Unidos.

Harris reviró que ninguna mujer llega con nueve meses a pedir un aborto y mencionó la propuesta bipartidista sobre inmigración que Trump rechazó por no convenir a su campaña.

"En sus mítines habla de lo mismo, no habla de los sueños de ustedes, de sus necesidades... por eso la gente se va, se aburre", dijo.

Harris atacó con los procesos legales de Trump, son casos de acoso sexual, atentar contra la seguridad nacional, la falta de respeto al estado de derecho, también

mencionó el tema de la inmunidad del presidente concedido por la Corte Suprema para señalar cómo sería un Donald Trump con ese poder, cómo actuaría con sus enemigos, sería un presidente sin límites y que para colmo no respeta a las fuerzas armadas del país, en referencia al desprecio por los veteranos y el agravio en el cementerio de Arlington.

Sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, Trump dijo que "no tuve nada que ver, me pidieron que diera un discurso y lo hice" y luego culpó a Nancy Pelosi por su supuesta irresponsabilidad sobre la seguridad del recinto.

Harris dijo que Trump afirmó que las personas que atacaron el Capitolio, los Proud Boys, "eran buenas personas".

"Tenemos que pasar la página, dejar atrás esa retórica cansada, Estados Unidos está harto de lo mismo", además prometió un baño de sangre si no gana las elecciones.

Sobre la "gran mentira" de que Trump ganó en 2020, Harris le reviró "81 millones de votantes te despidieron" y agregó que tiene un serio problema para asimilar eso, muy contundente.

En política exterior Trump habló de lo mismo: la supuesta admiración de los autócratas (Putin, Xi Jinping, Corea del Norte), que si fuera presidente no habría guerras, que terminaría el conflicto en Ucrania en 24 horas, que la guerra en Israel no existiría, a pregunta expresa sobre si apoya a Ucrania, Trump evadió y se fue por el tema de la OTAN, que gracias a él 28 países pagaron sus cuotas.

Harris le dijo que los autócratas lo adulan y le dicen lo que quiere oír, que lo manipulan, por eso Estados Unidos necesita un presidente fuerte, no débil.

Y como Trump se desvió y atacó a Biden en su política exterior, Harris lo reubicó: "quiero decir que el expresidente no se enfrenta a Biden, es a mí", luego abordó el sistema de alianzas de Estados Unidos con occidente que ella contribuyó a armar con los países aliados a partir del conflicto en Ucrania.

"Las alianzas dependen de los amigos, no de autócratas, se trata de defender principios y no de halagos personales", dijo.

Y vino el tema racial, Trump dijo "no me importa lo que ella quiera ser, leí que era negra, me da igual, no me importa, es su problema".

Harris contestó que los estadunidenses no quieren un enfoque que divida por la raza, no quieren un líder "que nos aparte ... todos tenemos sueños y aspiraciones".

El republicano quiso amarrarla con Biden, y Harris varias veces repitió "no soy Biden", constantemente le repitió "tengo un plan" en referencia a su propuesta "economía de oportunidades" y su propuesta de salud accesible para todos.

Donald Trump gozó de más tiempo en el debate, tuvo chance de aplastar a Harris, pero no pudo, le faltó capacidad argumentativa, no dijo nada sustancioso y se concretó a repetir la vieja fórmula de siempre que encanta a su base MAGA, no presentó nada nuevo, perdió la oportunidad de atraer independientes y voto femenino.

Kamala Harris estuvo al principio nerviosa, pero antes de la primera media hora agarró confianza, no cayó en los ataques personales de Trump, no se equivocó ni le siguió el juego al republicano.

Sí mostró asombro ante las mentiras de su oponente y no perdió tiempo, presentó varios puntos importantes de su campaña: planes para la clase trabajadora, clase media, defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no se hundió en el tema migratorio, ni el de armas, violencia, etc.

temas que pudo atacar Trump y no lo hizo.

Donald Trump fue presa de su ego, habló mucho sin decir nada, tal vez demasiado y por eso se estancó, se vio enojado, sin salida no aplastó a Harris.

Su equipo habrá de analizar el siguiente paso, el jefe MAGA tiene que recuperarse de este descolón, y todo por empecinarse en hacer campaña "a su manera".

Su retórica ya está demasiado gastada, en este debate cansó, si no cambia ni su nuevo "look" lo salvará en las encuestas.

Ni modo, Kamala Harris lució presidenciable.



Foto: EFE

# LO QUE DEJÓ LA JORNADA 8 EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Por Redacción / El Independiente

a selección de Argentina sufrió su segunda derrota dentro de las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) luego de caer en su visita frente a su similar de Colombia en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, desde que se vieron la cara en la Final de la Copa América Estados Unidos 2024 en donde la albiceleste levantó el título de Bicampeón del continente.

#### **COLOMBIA 2-1 ARGENTINA**

Los colombianos se mantienen como el único invicto de las Eliminatorias rumbo al mundial de Norteamérica 2026 tras imponerse 2-1 a la albiceleste con goles de Yerson Mosquera al 25 y James Rodríguez de penal al 60 de la parte complementaria. Nicolás González había obtenido el tanto del empate para Argentina al 48 de acción.

#### **ECUADOR 1-0 PERÚ**

Con solitario tanto de Enner Valencia al minuto 54 de la parte complementaria la selección de Ecuador se impuso como local a su similar de Perú en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El triunfo coloca a Ecuador en la cuarta posición de la eliminatoria con 11 puntos, recordando que le fueron restadas 3 unidades por sanción de la FIFA.

#### **CHILE 1-2 BOLIVA**

La selección de Bolivia sorprendió en su visita a Chile al imponerse 2-1 en el Estadio Nacional. Los goles bolivianos fueron obra de Carmelo Algaranaz al minuto 13 y de Miguel Terceros al 45+1, mientras que por los andinos había empatado el encuentro Eduardo Vargas al 39 de acción, con este resultado Bolivia llega a 9 puntos y está en la pelea por meterse a zona de recalificación.

#### **VENEZUELA 0-0 URUGUAY**

La selección de Venezuela desaprovechó su localía y empató sin goles frente a Uruguay en duelo celebrado en el Estadio Monumental de Maturín. Con este resultado Venezuela es sexto de la eliminatoria con 10 puntos y se mantiene en zona de clasificación directa al mundial de Norteamérica 2026, en tanto Uruguay ocupa la tercera posición con 15 unidades.

#### **PARAGUAY 1-0 BRASIL**

La selección de Paraguay derrotó en casa a Brasil 1-0 con anotación de Diego Gómez al minuto 20 del primer lapso. Con el triunfo la albirroja ocupa la séptima posición con 9 unidades y por ahora disputaría la recalificación para jugar el próximo mundial.

#### **TABLA GENERAL**

Argentina se mantiene en la cima de la eliminatoria con 18 puntos, seguido por Colombia que tiene 16, mientras que la tercera posición está en manos de Uruguay con 15 unidades.

#### **GOLEO INDIVIDUAL**

El uruguayo Darwin Núñez se mantiene como goleador de las eliminatorias con 5 anotaciones en solitario.



Foto: X / @Colombia\_Xtra

### SE VIENE LA SEMANA 2 DE LA NFL

Por Redacción / El Independiente

AMI DOPHINSVS BUFFALO BILLS

(JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE) Duelo entre equipos de la División Este de la Conferencia Americana en donde los Miami Dolphins reciben la visita de los Buffalo Bills en el Hard Rock Stadium. Ambas escuadras ganaron en su presentación como locales ante los Jacksonville Jaguars y los Arizona Cardinals respectivamente. Con los Dolphins su mariscal de campo Tua Tagovailoa ha comenzado de buena forma la temporada completando un pase de anotación con su receptor estelar Tyreek Hill. Por parte de los Bills su mariscal de campo Josh Allen completó 2 pases de anotación frente a los Cardinals además de correr para otro par de anotaciones en su cuenta particular. Pronóstico: Ganan los Bills por 3.

#### DALLAS COWBOYS VS NEW ORLEANS SAINTS (DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE)

Los Dallas Cowboys reciben la visita de los New Orleans Saints en el AT&T Stadium en duelo de equipos de la Conferencia Nacional. Los Cowboys vencieron en su visita a los Cleveland Browns mientras que los Saints hicieron lo propio con los Carolina Panthers en su presentación como locales. El mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott completó un pase de anotación y cuenta con el corredor Ezekiel Elliott quien obtuvo una anotación por la vía terrestre frente a los Browns como su mejor arma a la ofensiva. Mientras que su contraparte con los Saints Derek Carr encontró la zona de anotación en tres ocasiones, una de ellas con su receptor Rashid Shaheed además de contar también con el corredor Alvin Kamara quien obtuvo una anotación por la vía terrestre. Pronóstico: Ganan los Cowboys por 7.

# BALTIMORE RAVENS VS LAS VEGAS RAIDERS (DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE)

Duelo de equipos de la Conferencia Americana que cayeron en sus partidos de presentación, los Ravens sucumbieron en su visita frente a los Bicampeones Kansas City Chiefs, mientras que los Raiders hicieron lo propio en casa de Los Ángeles Chargers. Ahora en casa Baltimore se presenta en el M&T Stadium buscando su primera victoria de la mano de su mariscal de campo Lamar Jackson quien completó un pase de anotación con su receptor Isaiah Likely en la semana 1. Por parte de los Raiders su mariscal Gardner Minshew completó un pase de anotación y acumuló 257 yardas en su juego de presentación. Pronóstico: Ganan los Ravens por 10.

#### MINNESOTA VIKINGS VS SAN FRANCISCO 49ERS (DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE)

Los Minnesota Vikings se presentan en casa recibiendo a los San Francisco 49ers en duelo de equipos que comenzaron con triunfo la temporada y que se verán las caras en el U.S. Bank Stadium. Curiosamente ambas escuadras vencieron a equipos neoyorkinos en la Semana 1, los Vikings a los Giants de visita y los 49ers a los Jets como locales. El mariscal de campo de Minnesota Sam Darnold enfrenta a sus excompañeros después de completar 2 pases de anotación en su triunfo de la semana pasada, 1 de ellos con su receptor Justin Jefferson, además de que cuenta con el corredor Aaron Jones quien también corrió para una anotación por la vía terrestre. Con San Francisco el mariscal de campo Brock Purdy acumuló 231 yardas frente a los Jets, contando como principal aliado a la ofensiva con el corredor Jordan Mason quien obtuvo una anotación por tierra. Pronóstico: Ganan los 49ers por 7.

#### **OTROS JUEGOS SEMANA 2 NFL:**

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE: Washington Commanders VS New York Giants, Carolina Panthers VS Los Ángeles Chargers, Green Bay Packers VS Indianápolis Colts, Jacksonville Jaguars VS Cleveland Browns, New England Patriots VS Seattle Seahawks, Tennessee Titans VS New York Jets, Detroit Lions VS Tampa Bay Buccaneers, Arizona Cardinals VS Los Ángeles Rams, Denver Broncos VS Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs VS Cincinnati Bengals y Houston Texans VS Chicago Bears.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE; Philadelphia Eagles VS Atlanta Falcons

#### LOS PIRATES BARRIERON A LOS MARLINS

Por Redacción / El Independiente

#### ITTSBURGH PIRATES 3-1 MIAMI MARLINS

Los Pittsburgh Pirates vencieron en casa a los Miami Marlins en el tercer y último duelo de la serie de mitad de semana que ambas novenas disputaron en el PNC Park en donde los Pirates se llevaron el botín completo al ganar los tres juegos.

#### PRIMERA ENTRADA

Oneil Cruz recibe base por bolas con la casa llena y Bryan Reynolds anotaba de caballito la primera carrera del día para Pittsburgh, posteriormente Connor Joe pegó elevado de sacrificio para que Joey Bart anotara de "pisa y corre" colocando el marcador 2-0 en favor de lo de casa.

#### **SEGUNDA ENTRADA**

Jared Triolo conecta jonrón solitario al jardín izquierdo para que los Pirates incrementaran la diferencia 3-0.

#### **NOVENA ENTRADA**

Cristian Pache pegó sencillo remolcador al jardín central para que Otto López anotara la carrera del descuento y los Marlins se acercaban 3-1, resultado que terminó por ser definitivo.

Con este triunfo Pittsburgh es último de la División Central en la Liga Nacional con 70 victorias y 76 derrotas, por su parte Miami tiene el peor registro del mismo circuito con 54 triunfos y 92 reveses.

#### OTROS RESULTADOS MLB:

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE: Chicago White Sox 4-6 Cleveland Guardians, Toronto Blue Jays 2-6 New York Mets, Arizona Diamondbacks 14-4 Texas Rangers.



Foto: X / @Pirates

Por eso, en mi opinión,

no es una casualidad la

participación de Beatriz

Gutiérrez en "La Mañanera"

del 11 de septiembre de

2024. Es decir, horas después

de la aprobación de la

reforma judicial de AMLO en

el Senado de la República.

Debo confesar que me

sorprendió verla frente al

podio presidencial. Pero sobre

todo me decepcionó escuchar

a una Beatriz, que yo conozco

como inteligente

# **POLÍTICA PARA GUAPOS**



# LA MAÑANERA DE BEATRIZ

os conocemos desde hace prácticamente veinte años. La primera vez que vi de

frente a Beatriz Gutiérrez Müller fue en la segunda mitad del año 2005. En aquél entonces ella ya había sido sacada a la luz -en contra de su voluntad- como la novia de "El Peje" en la portada de la revista Quién; en aquél entonces yo era editor de política de la misma publicación y tenía la consigna de conseguir la primera entrevista a como diera lugar.

El primer encuentro con Beatriz Gutiérrez -relatado con lujo de detalle en el libro "Quién Confiesa. Los secretos mejor guardados de la revista de sociales más importante de México", escrito por Diana Penagos, Jessica Sáenz y yo en 2015 y publicado por Planeta-se resume en que me hice pasar por un repartidor de flores para entregárselas en su departamento de la colonia Del Valle, con el fin de negociar personalmente la entrevista a contra entrega de las flores.

"Con un fuerte jalón abrió la puerta de entrada [del edificio localizado en la calle de Heriberto Frías]. Tomó las flores. Les dio las gracias [a mi compañera Jessica y a mí] y cerró. No hubo tiempo de reconocer si la que estaba frente a ellos era Beatriz". Así consignamos en el libro nuestra misión no cumplida.

También narramos que, finalmente, tras un seguimiento permanente un buen día, a finales de aquél 2005, Beatriz accedió a darme la entrevista, la cual se publicó en el primer ejemplar de



Foto: Cuartoscuro

2006, en la portada de Quién, bajó el título "Se busca primera dama".

La mía fue la primera entrevista que Beatriz Gutiérrez dio a un medio de comunicación para hablar de su relación sentimental con el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Así lo consignamos nosotros en 2015 y así lo retomó la propia Beatriz en su libro "Feminismo Silencioso", en 2024.

La autora escribió en su entrega reciente: "El papel de primera dama debe de ser marginal. No por falta de capacidad o poca inteligencia, sino porque la persona elegida es el señor, no la señora', respondí a Beto

Tavira, de la revista Quién, en una entrevista en la que el hábil periodista logró conseguir mi teléfono particular y en la que, sin haberme percatado, ya estaba respondiendo".

Para entonces Beatriz no había hecho su declaratoria de que no quería que se le llamara primera dama (eso fue hasta antes de la elección de 2018); para entonces Beatriz ya había dejado claro que tenía síntomas de alergia al protagonismo; para entonces se había tatuado su eslogan sexenal: no figurar.

Desde entonces son contadas las ocasiones en que la escritora ha accedido en hablar con la prensa y mínimas las que ha aparecido abriendo su intimidad familiar a capa y espada, como en el documental de Epigmenio Ibarra o como en la entrevista en su casa de Tlalpan que le concedió a Javier Alatorre de TV Azteca. Siempre con una estrategia de comunicación perfectamente calculada.

Por eso, en mi opinión, no es una casualidad la participación de Beatriz Gutiérrez en "La Mañanera" del 11 de septiembre de 2024. Es decir, horas después de la aprobación de la reforma judicial de AMLO en el Senado de la República. Debo confesar que me sorprendió verla frente al podio presidencial. Pero sobre todo me decepcionó escuchar a una Beatriz, que yo conozco como inteligente, hablar de todo lo que se pudo haber llevado en la maleta del encanto de la discreción.

Y es que la esposa del presidente de México, que durante la administración lopezobradorista se caracterizó por el hermetis-

> mo de su vida privada, hizo públicos detalles muy íntimos de su matrimonio, más allá de las coordenadas que les esperan a cada uno después del 1 de octubre.

> La experta en lingüística destacó el "creo" cuando se refirió a "somos una pareja creo que felizmente casada" y a "somos una pareja creo muy unida".

> La madre defensora de "con los niños no", a pregunta expresa, reavivó el bullying que ha sufrido su hijo Jesús Ernesto en el sexenio de su padre y cómo ha

padecido vivir en Palacio Nacional.

La académica e investigadora que le construyó una muralla a los temas de la frivolidad de la prensa rosa mencionó las críticas que ha recibido por "caminar chueco".

La enemiga del escándalo sacudió al mencionar que, aunque descartaba ocupar un cargo público, "nunca hay que decir nunca". La doctora Beatriz reveló a toda la nación que

La doctora Beatriz reveló a toda la nación que carga con un trauma desde los 15 años de edad, por un evento que le pasó, y que por eso tiene "pánico escénico".

El análisis del discurso de cada frase nos daría para un libro. La comunicación no verbal a lo largo de toda esa hora de tiempo que estuvo frente al micrófono también da para otro libro.

¿Qué le pasó de último minuto a la Beatriz del "no figurar"? ¿En qué estaba pensando la doctora Gutiérrez Müller cuando aceptó "la invitación" del presidente para ir a exhibirse de esa manera? ¿Por qué no disimularon las preguntas a modo de los "reporteros" de La Mañanera? (Beatriz ya llevaba preparadas de manera impresa algunas respuestas).

Sinceramente no reconozco a esa Beatriz. A la Beatriz convertida en un tsunami de frases incendiarias que, desde luego, en cuestión de minutos se colocaron en los primeros lugares del algoritmo de Google y de todas las redes sociales como la de "Un presidente homosexual"

El capital político que guardan las historias de amor de los poderosos, apagado durante todo el sexenio, fue encendido a toda potencia en un momento clave para, desde mi punto de vista, dinamitar el foco de la opinión pública sobre el desaseo con el que se aprobó la reforma judicial de AMLO.

La Mañanera de Beatriz fue desafortunada por los cuatro lados. Esta despedida, lejos del feminismo silencioso nos muestra una estrategia del machismo escandaloso en la cual, desde mi opinión, Beatriz ha sido utilizada como distractora de la conversación más relevante para el país. Muere a los 86 años, el expresidente y dictador peruano, Alberto Fujimori

▶ 19











**EL LIBRO NEGRO DEL PRI** 

de Carlos Ramírez

Escanear el código QR para ingresar a la página en Amazon

